

\$8.00

Director General: Carlos Ramírez

Periodismo que el país necesita

Viernes 21 de Junio de 2024

Número 586

# GABINETE PARA EL 2030













A cuentagotas, la presidenta electa Sheinbaum Pardo irá dando de manera semanal nombres de sus colaboradores como secretarias y secretarios del despacho presidencial; los primeros seis no causaron sorpresa; quedan pendientes carteras clave: Defensa, Marina, Gobernación, Seguridad, Educación, Bienestar y Fiscalía: De la O repite en SHCP

Por Luis Carlos Silva ► 7



La tormenta Alberto provoca lluvias torrenciales en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí, al grado que en Monterrey fue cerrada la circulación de la avenida Constitución, paralela al río Santa Catarina, por riesgo a desbordarse. (Foto: Cuartoscuro) ► 18





# **LUCIO CABAÑAS; EL SEGUIMIENTO DE LA CIA**

Por *Emeequis* ► 14 - 16





**INDICADOR POLÍTICO** Separación política-IP; no otro Clouthier por Estado

Por Carlos Ramírez ► 3



Gabinete, misma

"filosofía"

Por Luis Soto ► 5

#### LA JOROBA

El espíritu de Juanga, se aparece en su casa de Acapulco

Por Addis Tuñón ► 24



CLAUDIO X. GONZÁLEZ PADRE, EN **BUSCA DEL PERDÓN DE LA 4T** 

**XÓCHITL, A LA CABEZA EN ENCUESTAS PARA** DIRIGIR PAN; MARKO, ABAJO: POLLS

Escriben: Alejandro Lelo, Enrique Muñoz, Fernando Martínez, David E. León y Armando Reyes













07:00 AM

10:00 AM

01:00 PM

WWW.EMPELOTADOS MX SEGOB (DGJS/P-02/2012),CON OFICIO NO DGJS/1832/2023 LOS JUEGOS CON APUESTAS ESTÁN PROHIBIDOS PARA MENORES DE EDAD JUEGA RESPONSABLEMENTE CON EL PRINCIPAL PROPÓSITO DE ENTRETENIMIENTO ESPARCIMIENTO. CONSULTA TÉRMINOS Y CONDICIONES



# "No ofendí a la señora Xóchitl y tampoco hay pruebas": AMLO

I presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer en la mañanera no entender "de dónde salió" la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de que cometió violencia política en razón de género contra Xóchitl Gálvez, durante las campañas electorales.

"Yo no ofendí a la señora Xóchitl, no hay prueba de eso, no lo hago por principios no ofendo a nadie, menos a una mujer", dijo.

El mandatario dio estas declaraciones pese a los detalles que dio el tribunal para explicar que no se trata de las palabras que use sino de la idea que transmitió en torno a Gálvez.

La Sala Especializada estimó que López Obrador cometió este tipo de violencia al indicar que la candidata de la oposición obtuvo su candidatura "por decisión de un grupo de personas con un poder político, que la designaron para utilizar su imagen como una mujer de pueblo y que con ello pretende causar simpatía en el electorado", dicha cúpula está conformada por hombres.

De acuerdo con la resolución, esos señalamientos causaron "violencia simbólica con el objeto de menoscabar el reconocimiento de sus derechos políticos, con base en carácter de mujer e indígena, al reforzar el estereotipo de inferioridad o dependencia para acceder a cargos políticos, y no es autónoma en su toma de decisiones".

"No se de dónde salió eso. Me consta que en una ocasión en el instituto electoral tergiversaron una consejera del bloque conservador se atrevió a cambiar mis palabras, incluso hasta la sancionaron en el mismo instituto electoral. Pero nunca he ofendido a la señora. No se de dónde salió eso", se defendió.

La resolución se quedó en lo simbólico, al no sancionar esta conducta de violencia de género, por lo que Gálvez pidió que se emitan castigos para evitar que estas actitudes se repitan en otros procesos electorales.

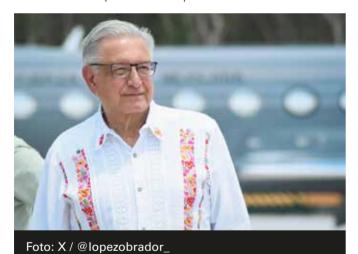

Foto del día



Comerciantes y transportistas de Ecatepec instalaron un plantón frente a las oficinas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en Toluca, para denunciar la grave corrupción en esa fiscalía así como la inseguridad en ese municipio. (Foto: Cuartoscuro)

# Teoría de la Conspiración

yer, se puso fin a las conspiraciones y a la "gabinetitis". La futura presidenta de México Claudia Sheinbaum presentó a tres hombres y tres mujeres, quienes serán parte de su Gabinete a partir del 1 de octubre.

Los nombramientos fueron los siguientes: Marcelo Ebrard Casaubón, como titular de la Secretaría de Economía; Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la próxima Secretaría de Ciencias Humanidades, Tecnología e Innovación, que sustituirá al Conahcyt; Juan Ramón de la Fuente, al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Alicia Bárcena Ibarra, como Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales; Julio Berdegué Sacristán, al frente de la Secretaría

de Agricultura y Desarrollo Rural y Ernestina Godoy Ramos, al frente de la Consejería Jurídica de Presidencia.

La virtual presidenta electa apuntó que estos primeros seis integrantes son "hombres y mujeres de primera", y recalcó que está orgullosa de que hayan aceptado ser parte del "segundo piso de la 4T".

En México, el Gabinete presidencial está integrado por 19 Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica, a los que se suman otros 20 organismos como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre otros, que es conocido como gabinete ampliado.

La incorporación de Marcelo Ebrard, es un nombramiento atinado, el excanciller sería capaz de renegociar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) en 2026, aun si el presidente estadounidense fuese Donald Trump, pues es quien ya ha lidiado con él anteriormente.

Cabe recordar que, antes de las elecciones Marcelo Ebrard, tras una reunión con la cúpula empresarial mexicana, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), detalló que los empresarios también le expresaron su interés de realizar de forma conjunta la revisión del TMEC, en vigor desde 2020 y que debe renegociarse en su sexto aniversario. Y aseguró que él está a capacitado para hacerlo.

Comparta su opinión en: **buzon@elindependiente.mx** 

# EL INDEPENDIENTE

# Mtro. Manuel López Reyes Presidente del Consejo de Administración (manuel.lopez@elindependiente.mx)

Mtro. Carlos Ramírez Hernández Director General (carlosramirezh@elindependiente.mx)

Lic. José Luis Rojas Ramírez Director General Editorial (joseluis.rojas@elindependiente.mx)



#### MIEMBRO DE:



# Alejandro Lelo de Larrea Coordinador de sección CDMX (polanco.alejandro@gmail.com)

Ana Karina Sánchez López Coordinadora de la Presidencia (anakarina.sanchez@elindependiente.mx) WhatsApp: 55-1058-6460

Editor responsable:

Carlos Javier Ramírez Hernández

Todos los artículos son responsabilidad de sus autores.
Reserva de derechos de uso exclusivo: 04-2022-011911175500-101
Certificado de Licitud y Contenido: 17476
Expediente:
CCPRI/3/TC/22/2138
PUBLICACIÓN EN EL PADRÓN DE MEDIOS IMPRESOS, fecha inicio: 14 Nov 2022
CERTIFICADO POR



www.elindependiente.mx contacto@elindependiente.mx buzon@elindependiente.mx redaccion@elindependiente.mx El Independiente: Diario publicado de lunes a viernes por Ediciones y Publicaciones Júpiter, S. A. de C. V. Domicilio: Av. Insurgentes 800, Piso 14 interior B, Colonia del Valle Centro, Alcaldía Benito Juárez, CP 03100. CDMX, República Mexicana.

Impreso por: Prado Editores, SA de CV Domicilio: Calle Juan B. Garza, Número 404, Colonia Salvador Sánchez Colin, Toluca, Estado de México. CP 50150.

Distribución: Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, A.C. Expendio Manuel Ramos. Domicilio: Calle Iturbide, número 25, colonia Centro. Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, CDMX.

# <u>OPI</u>NIÓN

# POR PABLO CABAÑAS DÍAZ

# INVESTIGACIONES JURÍDICAS Y LAS REFORMAS DE AMLO

ésar Astudillo Reyes quien entre 2015 y 2017 se des-

empeñó como abogado general y secretario de Atención a la Comunidad Universitaria, en la Universidad Nacional Autónoma de México con los rectores José Narro Robles y Enrique Graue Wiechers, dio a conocer un documento que con el aval del Instituto de Investigaciones Jurídicas cuestiona las 20 reformas que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno al Poder Judicial.

Astudillo Reyes en su desempeño profesional y académico ha buscado influir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es coautor del libro junto con el ministro en retiro José Ramón Cossío su obra se titula: "El funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación" en donde expone como hipótesis que "en la Corte conviven visiones, expectativas e intereses distintos, lo cual desvela la existencia de cuestiones abiertas e indefinidas que no han logrado consolidar directrices de consenso."

Si se busca en el trabajo académico de Astudillo Reyes no hay crítica alguna, por ejemplo, a la relación que tuvo Enrique Peña Nieto con la Corte en la designación en diciembre de 2012 de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que llegó a ser

César Astudillo Reyes, en

su desempeño profesional

y académico ha buscado

influir en la Suprema Corte

de Justicia de la Nación, es

coautor del libro junto con el

ministro en retiro José Ramón

Cossío su obra se titula:

*"El funcionamiento de la* 

Suprema Corte de Justicia de

la Nación"

ministro cuando solo había sido titular del Servicio de Administración Tributaria. Tampoco la hay cuando en marzo de 2015, se designó a Eduardo Medina Mora, un expolicía y exdiplomático hecho al vapor como ministro de la Corte.

En ese mismo año se nombró a Javier Laynez Potisek, un persecutor fiscal que antes de ser ministro se convirtió en magistrado

fiscal y administrativo por decisión presidencial. Los tres tienen en común que eran ajenos al Poder Judicial y su perfil, sobre todo de los dos primeros, estaba muy lejos de los jueces de un tribunal constitucional.

Astudillo Reyes deja de lado que, en 2015, Peña Nieto intentó la designación como ministro del exsecretario jurídico del PRI, Raúl Cervantes, quien incluso se separó de su cargo de senador para cumplir el requisito de un año sin haber ocupado un cargo público.

Pero con lo que no contó el aspirante a ministro fue que los cargos de elección popular son irrenunciables. Frustrado, Cervantes regresó al Senado. En ese contexto llegó a ministra Norma Lucía Piña Hernández gracias al apoyo que tuvo de Miguel Ángel Osorio Chong, quien como secretario de Gobernación operó en el Senado para que su parienta lejana y paisana hidalguense pudiera llegar a ese alto puesto. Piña tenía una carrera de bajo perfil a lo más que había llegado era a secretaria de estudio y cuenta con la ministra Olga Sánchez Cordero.

Fue una sorpresa que esa gris funcionaria sustituyera a Sánchez Cordero en diciembre de 2015. Lo que nadie esperaba que Piña, llegará a ser la ministra presidenta de la Corte, lo que logró en enero de 2023. El ascenso de Piña se vinculó a una nota aparecida el 21 de diciembre de 2023, bajo la firma de Guillermo Sheridan

personaje cercano a Enrique Krauze, quien denunció en un espacio de Latinus cuyo dueño es Roberto Madrazo, que la ministra Yasmín Esquivel Mossa -quien estaba perfilada para ser la ministra presidente -había plagiado la tesis que presentó en 1987 para obtener la licenciatura en Derecho en el entonces ENEP Aragón de la UNAM. El rector Graue intervino en esta operación para bajar a Esquivel Mossa, a partir de un análisis realizado por el Comité de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, que confirmó el plagio de la tesis. El golpe estaba dado y el ascenso de Piña estaba garantizado.

Una vez en el poder Piña, mostró quienes la habían llevado a esa posición lo primero que hizo fue nombrar como secretaria ejecutiva del órgano administrativo del Poder Judicial a Fernanda Casanueva de Diego, oficial mayor de Luis Videgaray Caso en las secretarías de Hacienda y Relaciones Exteriores.

También contrató a Karla Garduño Morán, quien fue la coordinadora de comunicación social de Josefina Vázquez Mota en la elección presidencial de 2012. Garduño Morán también trabajó como directora de información del INE con Lorenzo Córdova Vianello sin más mérito que el de haber ocultado una encuesta que mostraba un alto apoyo a la Reforma Electoral propuesta por López Obrador.

Garduño Morán fue quien redactó un comunicado que dio a conocer que "la SCJN" había admitido la demanda presentada por el INE contra la Reforma Electoral conocida como "Plan B" y concedió la suspensión solicitada, aunque esta fue una decisión del ministro Javier Laynez Potisek y no de los otros diez ministros de la corte. Piña, también nombró al cuñado de Isabel Miranda To-

rres, Abraham Pedraza Rodríguez, -está casado con su hermana menor, Magdalena- como secretario de Estudio de la presidencia de la Corte.

Ya sin freno alguno Piña, organizó una cena el pasado 12 de diciembre, en la casa del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá ubicada en Paseo de la Reforma, Lomas de Chapultepec. La invitación a esa cena fue bajo el argumento de "limar asperezas", la realidad era para presionar a los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quienes se encontraron esa noche con un asistente sorpresa: Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional.

Una de las últimas maniobras de Piña fueron las de irrumpir en el proceso electoral para investigar a Arturo Zaldívar en su embate no es sólo contra éste y Claudia Sheinbaum, sino contra el presidente de la República para aniquilar las reformas legislativas que vendrán y hasta la deuda fiscal de Ricardo Salinas Pliego.

Piña sabe que fue un fracaso su intento de convertir al Poder Judicial en un virtual partido político cuando se sumó a la coalición de derecha que jefatura Claudio X. González Guajardo, sus decisiones no estuvieron subordinadas a la Constitución ni a las leyes, sino a los intereses políticos, económicos y mediáticos del grupo de poder, que fue derrotado en las pasadas elecciones del 2 de junio.

## INDICADOR POLÍTICO



POR CARLOS RAMÍREZ

SEPARACIÓN POLÍTICA-IP; NO OTRO CLOUTHIER POR ESTADO

Los compromisos de

empresarios, banqueros,

y sobre todo de la cúpula

del CCE con Sheinbaum,

desactivaron de manera

muy rápida la rebelión

política-especulativa de los

empresarios que estuvieron

detrás de las maniobras

para bajar las cotizaciones

de acciones en la bolsa --sin

efecto en la estabilidad

macroeconómica-- y

que provocaron una

minidevaluación de menos

de tres pesos en dólar

p a r e c e que muchos **no** se han dado cuenta de que ya terminó la elección presidencial y que existe un saldo **con**-

**tundente**, el país ha entrado en una lógica sexenal de **reorganización** del sistema político y los primeros indicios que ha dejado la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo reconfirman la **separación** del poder político y el poder económico.

El presidente López Obrador, sin ninguna reflexión teórica, **reorganizó** la parte nebulosa de las relaciones del Ejecutivo federal con los que los sectores *invisibles* del sistema político priista; es decir, los poderes **fácticos** con autonomía relativa pero al final de cuentas **subordinados** a entendimientos estrictos con la autoridad dominante de la estructura de poder: el presidente de la República, su partido y el control legislativo de su mayoría, es decir, el Estado.

Entre esos sectores invisibles estaban los empresarios nacionales y extranjeros, con autonomía relativa de crítica pero dentro del modelo --que debiera ya estudiarse en la academia-- de la dictadura perfecta de Mario

Vargas Llosa: un Estado y su autoridad política presidencial con capacidad para abrirle espacios internos dentro del sistema a los sectores disidentes y hasta opositores más radicales, pero sometidos a la disciplina piramidal del poder sistémico.

Los empresarios se mueven por las reglas del juego y por el principio inamovible que determina sus comportamientos públicos: la capacidad de hacer negocios con un Estado dominante que controla el presupuesto público para obra y

que además tiene la gestión autoritaria de **permisos** y regulaciones.

La **rebelión** empresarial contra la victoria electoral del pasado 2 de junio y el solo anuncio de la reforma judicial **zarandeó** un poco la Bolsa de Valores y le dio un salto especulativo al peso, aunque ambas acciones **no** representaron ningún peligro real para la estabilidad macroeconómica.

En el **tiempo** político en el que el presidente de la República, la presidenta electa y las estructuras legislativas le dieron funcionalidad inmediata a la propuesta de reforma judicial integral sin mover hasta ahora ninguna coma, las estructuras de poder político empresarial han ido **desfilando** en Palacio Nacional y en la casa de campaña de la presidenta electa para dar la imagen de un **entendimiento** inevitable y de sometimiento al poder político renovado.

Los empresarios tuvieron derecho de **pica- porte** en Palacio Nacional sólo cuando el presidente de la República lo autorizaba, siempre
para que acudieran –como la imagen del octogenario Carlos **Slim** Helú con carpetas bajo el
brazo de contratos públicos-- a **revisar** sólo asun-



Foto: X: @Claudiashein

tos muy concretos y de manera muy clara desde la presidencia se estableció el criterio de que las cúpulas empresariales que mezclaban negocios con poder político **no** tendrían ninguna posibilidad de acceder al poder.

El sector privado ha **jugado** en varias canchas para ocupar todos los espacios: como cámaras forma parte de la estructura del sistema constitucional de toma de decisiones, como cúpulas empresariales al final de cuentas se tienen que **someter** a las directrices presidenciales del Estado y su poco espacio político apenas tenía movilidad muy limitada en la Coparmex como **sindicato** político empresarial, aunque **sin** ninguna relación de interdependencia real de la Coparmex con las

cúpulas empresariales importantes: el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Negocios y las asociaciones por actividad productiva.

Los compromisos de empresarios, banqueros y sobre todo de la cúpula del CCE con Sheinbaum desactivaron de manera muy rápida la rebelión política-especulativa de los empresarios que estuvieron detrás de las maniobras para bajar las cotizaciones de acciones en la bolsa --sin efecto en la estabilidad macroeconómica-que provocaron una

**minidevaluación** de menos de tres pesos en el dólar, aunque sin rebasar el límite superior de estabilidad de 20 pesos por unidad americana.

Los empresarios siempre han entendido la **lógica** del poder: el Estado es un aparato de poder, el más importante de la República y **ninguna** fuerza económica, política, social o internacional tiene capacidad para **doblegarlo**. La especulación de 1982 provocó la **expropiación** de la banca, como un ejemplo de la fuerza de respuesta del Estado.

Luego de su derecho al **pataleo** especulativo, el sector privado **regresó** al escenario de entendimiento subordinado, al reconocimiento a la próxima presidenta y a la **aceptación** inevitable de decisiones públicas basadas en una contundente legitimidad electoral.

Los empresarios **no** serán el Clouthier que buscará la presidencia de la república.

**Política para dummies:** la política es la distribución autoritaria del poder.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.



**REFLEXIÓN (ES)** 

### PUNTO DE QUIEBRE



**MARTÍNEZ** 

**GONZÁLEZ** 

@FER\_MARTINEZG

FERMX99@HOTMAIL

# REFORMA JUDICIAL, **ERROR HISTÓRICO**

La realidad es que una

vez que Zaldívar dejó la

presidencia de la Suprema

Corte, las relaciones entre

el presidente y la corte

cambiaron radicalmente pues

los ministros con Norma Piña

a la cabeza atajaron iniciativas

del ejecutivo en temas

decisivos para López Obrador

un líder carismático y popular acierta en todas sus decisiones. La historia está llena de ejemplos que dan sustento a esta afirmación. Francia, Ale-

mania y Rusia, por citar sólo algunos ejemplos, han vivido en distintos momentos de su historia, liderazgos populares que cometieron graves errores cuyo costo posterior lo pagaron muy caro sus sociedades.

En el caso de nuestro país, hemos vivido desde el inicio del gobierno del presidente López Obrador, una ríspida relación entre el poder ejecutivo encarnado por él

como presidente y el poder judicial, a raíz del inicio como presidenta de la corte, de la licenciada Norma Piña, quien sustituyó al exministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, cuya presidencia se caracterizó por una relación cordial y de colaboración con el jefe del ejecutivo. A tal grado fue buena para el presidente esa relación que se llegó a proponer la reelec-

ción de Zaldívar, cuya labor culminaba en diciembre del año 2022, por 2 años más, pero finalmente Zaldívar no accedió a tal posibilidad y decidió dar cumplimiento cabal a lo estipulado en la constitución y a lo que sus compañeros ministros habían decidido al momento de elegirlo como presidente. Dijo también que su único compromiso ha sido, es y será con la Constitución y los derechos humanos de todas las personas y por una mejor justicia.

Sin embargo esa profesión de fe poco duró ya que el 8 de noviembre del año 2023, Zaldívar renunció a la corte para sumarse al equipo de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. Ya no trabajaría por la justicia sino por una posición política en el equipo de la doctora.

La realidad es que una vez que Zaldívar dejó la presidencia de la Suprema Corte, las relaciones entre el presidente y la corte cambiaron radicalmente pues los ministros con Norma Piña a la cabeza, atajaron iniciativas del ejecutivo en temas decisivos para López Obrador como la Ley de la Industria Eléctrica, la adscripción de la Guardia Nacional y otras iniciativas declaradas por la corte como violatorias de la Constitución.

Se acentuaron las referencias hostiles y calificativos subidos de tono contra los ministros de la corte, a quienes el presidente ha calificado de corruptos y defensores de los delincuentes de cuello blanco y la minoría rapaz integrada por los hombres más ricos de México, acusándola de nunca apoyar las causas del pueblo más necesitado. Desde la mañanera recurrentemente se anatematizó la figura de la presidenta Piña provocando manifestaciones frente a la corte en su contra, ridiculizándola con pintas y mantas ofensivas de muy mal gusto. Se notó la rabia del presidente por no contar con una corte sumisa, como siempre lo fue, hay

o siempre que decirlo, con los presidentes anteriores. El caso es que con más ganas se activó el llamado "Plan C" para cambiar radicalmente la estructura no sólo de la Suprema Corte sino de todo el Poder Judicial, introduciendo el sistema de elección popular de jueces, ministros y magistrados sobre la base de un verdadero galimatías para explicar los requisitos y plazos en el ejercicio de los cargos con actividades especializadas en temas de derecho y conocimiento profundo de la constitución, votando por perfiles más políticos que de especialistas en el ejercicio jurídico.

Sabemos que no existe poder judicial en el mundo, cuyos miembros sean electos de arriba hacia abajo y las pocas experiencias existentes como en Bolivia, no son las mejores, ya que se trata de una profesión

técnica cuya experiencia se adquiere con años de trabajo. En el Poder Judicial se requieren árbitros especializados temas jurídicos, que pacifiquen conflictos y eso no lo logra otro político ya que se trata de puestos técnicos, no políticos.

Lo anterior es muy delicado porque con este tipo de nuevos perfiles se acaba con la confianza.

elemento fundamental para el ambiente de negocios, de ahí las respuestas recientes de los mercados ante la aprobación del Plan C, que afectaron las ganancias de los títulos de la Bolsa de Valores y la paridad peso-dólar.

La preocupación mayor que comparten expertos en el tema jurídico y de derecho constitucional es que los procedimientos que se han dado a conocer, y que seguramente serán votados por Morena en las cámaras, nos lleven a la conformación de un Poder Judicial hecho a la medida de una presidencia autocrática, se trata sin duda de volver al pasado que creíamos superado para siempre. La resistencia de los grupos especializados en los temas del derecho, universidades, barras de abogados, ministros en retiro y la débil oposición en el congreso, tienen ante sí un reto colosal para evitar ese retroceso tan lamentable promovido por quienes sólo se interesan por el mantenimiento del poder, dejando de lado la fortaleza y perfeccionamiento de nuestro sistema democrático.



Foto: Cuartoscuro

# NO TENGO TIEMPO

Una buena manera de

comenzar a administrar

mejor nuestro tiempo es

medir en qué lo invertimos.

La selección de vestimenta:

Algunas personas suelen

perder mucho tiempo en

decidir qué prendas utilizar.

En lo personal, vestirme todos

los días prácticamente igual,

me permite estar cómodo y

disminuir significativamente

el tiempo que me llevaría

diariamente elegir entre otras

opciones

Por David E. León Romero

"El tiempo es como un río que arrastra rápidamente todo lo que nace" Marco Aurelio

anifestar la escasez del tiempo se ha vuelto la justificación recurrente de muchos de nosotros cuando nos cuestionamos o somos cuestionados acerca de las razones de por qué no realizamos o abandonamos tal o cual empresa.

Todos contamos con 24 horas del día, lo único que cambia son las tareas que realizamos en ellas, la gestión del tiempo, y los recursos con los que contamos para eficientar su utilización. El mundo hoy en día avanza a una gran velocidad, que en ocasiones nos envuelve con su inercia, y efectivamente, nos vemos completamente rebasados por el número de tareas que debemos desempeñar, quedándonos aparentemente sin tiempo para realizar otras actividades importantes o benéficas para nosotros.

En el proceso de desarrollo todo es perfectible y una de las tareas en las que siempre podemos mejorar es en la gestión de nuestro tiempo.

A continuación, quiero compartir contigo una serie de recomendaciones que podrían ayudarte a ahorrar algunos minutos para destinarlos a actividades realmente significativas:

1. Selección de vestimenta: Algunas personas suelen perder mucho tiempo en decidir qué prendas utilizar. En lo personal,

vestirme todos los días prácticamente igual, me permite estar cómodo y disminuir significativamente el tiempo que me llevaría diariamente elegir entre otras opciones; así, contar con una única opción me facilita las madrugadas.

2. Alimentación: Las prisas por momentos nos orillan a comer deficientemente, además de que en la adquisición, preparación y consumo de alimentos solemos invertir tiempo valioso; los especialistas sugieren: simplificar los menús a preparar, adquirir los ingredientes desde casa con entrega a domicilio y preparar en bloque el fin de semana.

- 3. Eliminar las distracciones: Personas y aparatos suelen interrumpir nuestros procesos de concentración, haciéndonos lentos e ineficientes, provocando con ello pérdida de tiempo realmente valioso; debemos estar muy atentos a las distracciones que limitan o merman nuestro desempeño, para con ello, lograr terminar bien y en el menor tiempo posible las tareas encomendadas, pudiendo así destinar el tiempo restante a otras tareas valiosas.
- 4. Largas juntas: Para aquellos que trabajamos en equipo, las juntas de trabajo se han convertido en muchas ocasiones, en pérdidas de tiempo, más que en procesos que permitan solucionar problemas o aprovechar oportunidades; tener claridad del tema a tratar, que participen solamente los indispensables en ella y destinar un tiempo límite para ellas, son acciones que suelen ayudar a elevar su eficiencia.
- 5. Aprender a decir no: En ocasiones se nos dificulta decir que no, pensamos que

si lo hacemos seremos poco amables o cordiales; recibimos invitaciones a fiestas o a participar en proyectos que no nos convencen del todo, y aceptamos participar más por lo que el otro pudiera pensar sobre nuestra eventual negativa, que por nuestra convicción.

Una buena manera de comenzar a administrar mejor nuestro tiempo es medir en qué lo invertimos; ser conscientes de los minutos que utilizamos para cada una de nuestras tareas es un

buen principio; hace algunos días descubrí que mi celular registra el tiempo que gasto en cada aplicación y el ver un resumen de ello me ha cambiado completamente la rutina.

Aprovechemos el tiempo que tenemos; el presente es único y debemos utilizarlo en resolver tareas urgentes e importantes, intentando vivir en plenitud. Medir y gestionar adecuadamente las 24 horas de las que disponemos nos permitirá incrementar nuestro bienestar y construir un mejor perfil.



Foto: (https://www.piqsels.com/)

# **ANÁLISIS A FONDO**

# LOS BANCOS, LOS CONSENTIDOS DEL MERCADO

En las pruebas de estrés

de liquidez, los resultados

muestran que los bancos,

en general, podrían

afrontar episodios de

estrés superiores a los

experimentados en el

pasado y que la banca en

su conjunto mantendría un

superávit de liquidez

Por Francisco Gómez Maza

n el sexenio que está a punto de terminar, el sector bancario ha sido uno de los más favorecidos por la fortuna de la oferta y demanda.

Es el más relevante en términos de su participación en los activos del sistema financiero y mantiene holgados niveles de liquidez y capital con respecto a los mínimos regulatorios, lo cual permite que tenga la capacidad para absorber choques o eventos inesperados que pudieran materializarse en el corto y mediano plazos.

Además, con respecto al análisis de sus vulnerabilidades, un estudio del Banco de

México identifica que éstas se mantienen acotadas. En cuanto al análisis de su riesgo de crédito, se concluye que este se mantuvo en niveles relativamente estables durante el periodo que cubre el Reporte mencionado.

Hacia delante, se prevé que la evolución de este sector continúe determinada por el desempeño de la actividad económica en el país.

En cuanto al riesgo

de mercado de los bancos, el Banxico observa una ligera disminución con respecto al último Reporte, explicada por ajustes en las posiciones de los portafolios, particularmente en instrumentos que son sensibles a movimientos de las tasas de interés. La banca múltiple en su conjunto se muestra resiliente con base en los resultados de las pruebas

de estrés de solvencia y liquidez, realizadas por el instituto bancario central, para las que se suponen escenarios adversos pero plausibles que las instituciones pudieran enfrentar.

Los objetivos principales de estos análisis son: i) identificar y analizar vulnerabilidades del sistema bancario en su conjunto, ii) evaluar la resiliencia y capacidad de absorción de pérdidas de las instituciones bancarias mexicanas ante los escenarios diseñados; y iii) evaluar la posición de liquidez de la banca múltiple para enfrentar episodios de estrés experimentados en lo pasado, así como estimar la salida de flujos de efectivo que podría darse bajo determinados escenarios severos.

Los resultados de las pruebas de estrés de crédito muestran que el índice de capitalización de las instituciones bancarias en México le permitiría al sistema, a nivel agregado y en los escenarios considerados, concluir el horizonte de simulación de tres años con niveles que exceden con holgura al mínimo regulatorio, incluyendo

los suplementos de capital. Sin embargo, a nivel individual existen ciertas instituciones bancarias, que representan un porcentaje bajo del total de activos del sistema, que podrían registrar mayores afectaciones en sus niveles de capitalización en algunos de los escenarios simulados.

En las pruebas de estrés de liquidez, los resultados muestran que los bancos, en general, podrían afrontar episodios de estrés superiores a los experimentados en el pasado y que la banca en su conjunto mantendría un superávit de liquidez.

Por su parte, la banca de desarrollo y las instituciones de fomento, en general, continúan presentando solidez financiera, tanto en sus ni-

veles de capitalización como en su liquidez.

A pesar de un menor saldo de financiamiento y una disminución anual real en la constitución de reservas preventivas, este conjunto de entidades refleja una evolución favorable, tanto en los principales rubros del balance general, como en el estado de resultados.

Por otro lado, en el sector de interme-

diarios financieros no bancarios regulados y no regulados (OIFNB), se observó una ligera recuperación en su fondeo y en sus condiciones de financiamiento de mercado a fines de 2023 e inicios de 2024.

Estas entidades son vulnerables a disminuciones en la actividad económica por el segmento de la población y empresas que atienden, por lo que una

desaceleración abrupta podría conducir a un deterioro significativo en la morosidad y ello a ocasionar problemas en su calidad crediticia y generación de ingresos por margen financiero. Dichas instituciones no representan un riesgo para la estabilidad financiera al ser pequeñas y estar poco interconectadas con la banca del país.

Aunado a los riesgos ya señalados, Banxico da seguimiento al riesgo de la continuidad operativa de las instituciones financieras, así como al desempeño de las infraestructuras de mercados financieros y los sistemas de pagos administrados y operados por el Banco de México.

Lo anterior, debido a la importancia sistémica que estos representan.

Al cierre de abril 2024, el Índice de disponibilidad de infraestructuras de mercados financieros y sistemas de pagos se mantuvo en niveles altos y los sistemas de pagos no presentaron interrupción alguna en sus servicios derivado de algún incidente.



Foto: Especial, proporcionada por el autor

#### AGENDA CONFIDENCIAL

# POR LUIS SOTO

@LUISSOTOAGENDA

GABINETE, MISMA "FILOSOFÍA"

n el viejo PRI, y también en el nuevo que duró sólo seis años, así como en la "docena trágica" del PAN, el presidente electo tomaba en consideración a la hora de

Ayer, Claudia Sheinbaum,

presidenta electa, mandó

la señal de que seguirá

la misma "filosofía", al

designar a los primeros seis

secretarios que formarán

su equipo, aunque también

incorporó los premios y las

recompensas

designar a los integrantes de su gabinete al menos una de las siguientes características: afinidad ideológica, acuerdos de partido, vínculos con otros grupos políticos, compromisos con poderes fácticos, compromisos políticos personales, capacidad profesional y amistad cercana.

Sin embargo, cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia de

la República "mandó al diablo" varias de esas características y puso una nueva regla: 90 por ciento lealtad y 10 por ciento capacidad.

Ayer, Claudia Sheinbaum, presidenta electa, mandó la señal de que seguirá la misma "filosofía", al designar a los primeros seis secretarios que formarán su equipo, aunque también incorporó los premios y las recompensas.

Por ejemplo, la designación de Marcelo Ebrard como próximo titular de Economía no es otra cosa que un premio por haber participado en el "juego de las corcholatas" presidenciales que diseñó e instrumentó el presidente López Obrador, y no haberse dejado cautivar, "one more time", por el canto de las sirenas en ese jueguito.

De economía no sabe nada, afirman sus detractores, pero eso no es relevante.

Otro en la lista de seis, es el doctor Juan Ramón de la Fuente, quien será el canciller en el gobierno de la señora Sheinbaum.

De la Fuente tuvo un papel destacado cuando fue rector de la UNAM, pero como secretario de Salud en el sexenio de Zedillo, no "era capaz de curar ni una gripe" (Ernesto dixit), después "se resbaló" en sus aspiraciones a la candidatura presidencial.

En el gobierno de la 4T, el presidente lo "rescató" y lo envió como representante en México de la ONU, en donde pasó cinco años con más pena que gloria.

Otro nombramiento que causó sorpresa fue el de la señora Alicia Bárcena como secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Dicen los malosos que de ambas materias no sabe nada, pero se mostró fiel y obediente en la cancillería cuando Ebrard "le dejó la víbora chillando" con el asunto del "patio delantero" de nuestros vecinos.

Como diplomática la señora tiene una larga y destacada trayectoria.

El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural será Julio Berdegué Sacristán, ingeniero agrónomo y representante de México ante la FAO.

Dicen los "agroyuppies" que la misión de este funcionario en el segundo piso de la Cuarta Transformación será concluir la labor del verdadero secretario de Agricultura en el sexenio de AMLO (Víctor

Suárez Carrera), de "darle en la torre" al campo mexicano que en la actual administración se ha caracterizado por improductivo.

Con Ernestina Godoy como consejera Jurídica de la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador tendrá la seguridad y la garantía de que los "fantasmas" que encerró en el clóset "ya saben quién" no deambularán en el sexenio de Claudia Sheinbaum.

Y sobre Rosaura Ruiz Gutiérrez, a quien le dedicaron la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, lo único que se puede decir es que parece que es amiga de la señora.

Vamos a ver quiénes son los siguientes seis.



Foto: EFE





## PERFILES DE LOS SEIS INTEGRANTES DEL GABINETE DE SHEINBAUM

### ERNESTINA GODOY RAMOS, LA NUEVA CONSEJERA JURÍDICA DE LA PRESIDENCIA

rnestina Godoy Ramos, actual senadora de la República electa, fue designada por Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta, como la nueva Consejera Jurídica de la presidencia.

Godoy Ramos ha sido incondicional de la ahora virtual presidenta electa, pues fungió como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México durante cinco años.

Abandonó el cargo hace sólo unos meses luego de que su ratificación en el cargo no logró avanzar en el Congreso de la capital. Durante su administración en la procuración de Justicia se dio la reforma por la cual la dependencia pasó de una Procuraduría a ser Fiscalía.

Ernestina Godoy Ramos, es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En noviembre de 2018 fue nombrada titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad, y al transformarse en Fiscalía General de Justicia, asumió el cargo de enero de 2020 a enero de 2024.

- Senadora electa por la Ciudad de México.
- Fundó diversas organizaciones de la sociedad civil como la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Alianza Cívica y Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia. En 1985 instaló un despacho para atender legalmente a las víctimas del sismo.
- Fue representante de la sociedad civil en la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar firmados por el EZLN y el gobierno.

### ALICIA BÁRCENA SUBRAYA QUE MÉXICO REQUIERE "UNA ENORME LABOR DE RESTAURACIÓN" AMBIENTAL

FE.- La próxima secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (Semarnat), Alicia Bárcena, declaró ayer jueves que el país requiere "una enorme labor de restauración" para combatir la crisis del agua, la contaminación y destrucción ambiental, tras su designación dentro del gabinete de la presidenta virtual, Claudia Sheinbaum.

Bárcena, actual canciller mexicana, comentó que su traslado a la Semarnat es "muy importante porque los grandes desafíos globales están justamente en el cambio climático, en la biodiversidad y en el uso del agua".

Alicia Bárcena Ibarra fue embajadora de México en la República de Chile (2022 - 2023).

- Fungió como secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de 2008 a 2022. Anteriormente, se desempeñó como secretaria General Adjunta de Administración y Gestión en la Organización de las Naciones Unidas (2007-2008).
- Fue jefa y vice-jefa de Gabinete del secretario General de la ONU (2005-2007). También se desempeñó como directora de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL (1999-2003).
- Fue coordinadora del Programa de Desarrollo Sostenible de América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Coordinadora del Proyecto Ciudadanía Ambiental del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (1998-1999).

### ROSAURA RUIZ ENCABEZARÁ LA NUEVA SECRETARÍA DE CIENCIAS, HUMANIDADES, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

pro.- Cercana a la virtual presidenta Claudia Sheinbaum, Rosaura Ruiz Gutiérrez fu nombrada hoy como la titular de la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación dependencia que sustituirá a la actual Secretaría de Educación Pública (SEP).

Rosaura Ruiz es una mujer cercana a la virtual presidenta, pues de 2018 al 2023 ocupó la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México durante la administración de Sheinbaum.

Identificada como feminista, en la precampaña y campaña organizó a Sheinbaum grandes reuniones de académicos y científicos. ¿Quién es Rosaura Ruiz Gutiérrez?

Rosaura Ruiz Gutiérrez cuenta con estudios de Licenciatura, Maestría y Doctorado en Biología por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Realizó una estancia posdoctoral en la Universidad de California donde además ha sido profesora invitada, así como de la Universidad del País Vasco.

Fue directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM y docente de la misma como Titular "C" en el Departamento de Biología Evolutiva y también secretaria de Desarro-llo Institucional de la UNAM de 2004 a 2010; secretaria Ejecutiva del Espacio Común de Educación Superior de México de 2005ª 2010, y presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias de 2008 a 2010.

### EBRARD BUSCARÁ LA RENEGOCIACIÓN DELT-MEC COMO NUEVO SECRETARIO DE ECONOMÍA

pro.- En su primer discurso como integrante del próximo gabinete presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo, el futuro secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, enlistó las tareas que va a desarrollar en la dependencia, entre las que destacan la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Además, a nombre de los seis integrantes del gabinete, agradeció la confianza de la próxima mandataria, le dijo que cumplirán con el mandato del pueblo y que siempre tendrá presentes los principios del movimiento: "No mentir, No robar y no engañar al pueblo de México". El canciller cambió la palabra "mentir" que siempre menciona Sheinbaum Pardo, por la de "engañar".

Marcelo Ebrard se desempeñó como jefe de Gobierno de 2006 a 2012, en el entonces Distrito Federal y en 2012 fue nombrado presidente de la Red Global de Ciudades Seguras por de programa ONU-Hábitat.

- Durante 2009 presidió el Consejo Mundial de Alcaldes para la Acción Climática.
- De 2005 a 2006 se desempeñó como secretario de Desarrollo Social del entonces Distrito Federal.
- Fue secretario de Seguridad Pública en la administración de Gobierno del Distrito Federal del Lic. Andrés Manuel López Obrador de 2002 a 2004.



Foto: El Independiente

#### JULIO BERDEGUÉ, EL PRÓXIMO TITULAR DE AGRICULTURA DE MÉXICO REITERA PROHIBICIÓN DE MAÍZ TRANSGÉNICO

FE.- El próximo titular de la Secretaría (Ministerio) de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) del Gobierno mexicano, Julio Berdegué, reiteró ayer jueves que la nueva Administración, que arranca el 1 de octubre, "mantendrá la política de no permitir el cultivo de maíz transgénico en el territorio nacional", ni autorizar "la importación de maíz transgénico para consumo humano".

El próximo titular de la Sader estudió Ciencias de la Agricultura, la Universidad de Arizona, y se especializó en Ciencias de Agronomía y en Ciencias Sociales, en la Universidad de Wageningen, en Holanda, según expuso Sheinbaum al presentarlo como parte de su gabinete.

"Entre 2004 y 2011 fue miembro y presidente de la junta directiva del Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y Trigo, es un convencido de: 'Sin maíz, no hay país', y que no debe haber maíz transgénico en México", destacó Sheinbaum.

#### ¿QUIÉN ES JUAN RAMÓN DE LA FUENTE, EL NUEVO SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES?

pro.- Juan Ramón de la Fuente fue nombrado Secretario de Relaciones Exteriores, por Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México. De la Fuente fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es el coordinador del equipo de transición de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Antes, llevó la batuta de los llamados "Diálogos por la Transformación", foros de los que se alimentó el Proyecto de Nación de la morenista.

Médico psiquiatra de profesión por la UNAM y maestro en Ciencias por la Universidad de Minnesota, Estados Unidos, donde también hizo una residencia en Psiquiatría en la Clínica Mayo en Rochester, donde fue jefe de residentes.

En 1999 asumió las riendas de la máxima casa de estudios del país y la colocó de nuevo en el liderazgo de la educación superior en el país.



# **GABINETE DE SHEINBAUM PARA EL 2030**

I segundo piso de la Cuarta Transformación ya tiene nombres y rostros y se perfila para que este movimiento morenista fundado por Andrés Manuel López Obrador en 2014, pero que se consolidó al ganar la presidencia de la República, por primera vez por un partido de izquierda en 2018, deje una sucesión más hasta 2036, y terminar a como dé lugar con los gobiernos neoliberales, señalan analistas y politólogos.

Cabe destacar que, a cuentagotas, la presidenta electa, Sheinbaum Pardo irá dando de manera semanal nombres de sus colaboradores como secretarios de Estado y secretarías del despacho presidencial.

Los primeros seis no causaron sorpresa y quedan pendientes carteras clave como Defensa, Marina, Gobernación, Seguridad, Educación, Bienestar y Fiscalía. Solo repite Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda y Crédito Público.

Lo que sí es de resaltar es la gran preparación académica que tienen los seis nuevos funcionarios federales pues casi todos tienen doctorados, maestrías y licenciaturas y una amplia experiencia por sus estudios en el extranjero.

El analista político Sebastián Godínez Rivera aseguró que con los nombramientos de la primera parte del nuevo gabinete de Claudia Sheinbaum presidenta electa para el periodo 2024-2030, se habrán de dar los siguientes pasos para la conservación del segundo y hasta el tercer piso de la 4T en México.

"Vimos cómo el próximo gobierno retoma la experiencia de Marcelo Ebrard y lo coloca en una secretaría importante como es la de Economía, en segundo lugar, envía a Juan Ramón de la Fuente para que sea el próximo canciller y el negociador del T-MEC, nombra a Alicia Bárcena en Medio Ambiente y coloca a Julio Berdegué como secretario de Agricultura, creando además una nueva secretaría que es la de Ciencia, Humanidades, Tecnología a Innovación cuya responsabilidad recae en Rosaura Ruiz Gutiérrez y coloca a Ernestina Godoy como la Consejera Jurídica", destacó.

Ayer en el Museo Interactivo de Economía (MIDE) ubicado en la calle Tacuba 17 en la colonia Centro, la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo mostró los nombres de las mujeres y los hombres que la acompañarán en este segundo piso de la 4T, a partir del 1° de octubre de 2024.

En primera fila del lado derecho del sillerío para los medios de comunicación e invitados estuvieron César Yáñez Centeno, ex vocero de Andrés Manuel López Obrador, y la esposa de Marcelo Ebrard Casaubón, Rosalinda Bueso Asfura de origen hondureño.

Con una hora y 14 minutos de retraso, apareció en el Patio Central de este museo, la próxima mandataria llevando una gran sonrisa y enfundada en un vestido de color azul tableado con unas zapatillas de color hueso.

Tomó al atril y a nombre de los asistentes, nombró uno a uno a los que serán los próximos Secretarios de Estado, en primer lugar nombró a Marcelo Ebrard Casaubón quien será el próximo Secretario de Economía, a Alicia Bárcena canciller mexicana

Por Luis Carlos Silva quien a partir del 1° de octubre quien será la próxima secretaria del Medio Ambiente, a Juan Ramón de la Fuente que será el próximo Secretario de Relaciones Exteriores, a Julio Berdegué Sacristán que será el próximo Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, a Rosaura Ruiz Gutiérrez que formará parte de una nueva secretaria de Estado, de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, y en último lugar nombró a Ernestina Godoy como la Consejera Jurídica de la 4T- parte 2.

> Sheinbaum Pardo dio tiempo a que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador terminará de hablar en su mañanera de Palacio Nacional, a solo unas calles de donde dio su primer bloque de funcionarios de la próxima administración para iniciar su primer anuncio importante como presidenta electa de México.

> Destacaron los colores blanco y morado de Morena y en letras Rojas el nombre de Claudia Sheinbaum Presidenta 2024-2030 y una música ambiental con géneros de Jazz y Bosanova. Canciones como "No puedo dejar de verte, combinaban con el ambiente acogedor de una mañana lluviosa en la CDMX.

> A este acto, el primer anuncio oficial de la primera parte del Gabinete Presidencial 2024, asistieron más de 120 reporteros, camarógrafos, fotógrafos y los ya clásicos "youtubers" que como en todos los eventos de la 4T, llegan a lucirse, a aplaudir a la 4T, y a subir contenidos a sus plataformas de You-Tube, Tik-Tok, Facebook e Instagram.

> Sheinbaum Pardo fue la primera oradora y hacer uso de la palabra, la próxima gobernante de México señaló categórica.

> "Todas y todos los que me acompañan tienen claros los principios y fundamentos de nuestro movimiento, saben que vamos a avanzar con la Cuarta Transformación de la vida pública, saben y están comprometidos con la prosperidad compartida y con el principio del humanismo mexicano".

#### LOS LLAMÓ ATRABAJAR BAJO LOS PRINCIPIOS Y APOSTOLADOS DE LA 4T

Luego de darles las instrucciones de trabajar bajo los principios y cánones de no mentir, no robar, y no engañar, agradeció Foto: Cuartoscuro

que hombres y mujeres con una excelente preparación, doctorados y amplia experiencia en sus diversas ramas, sean sus primeros secretarios de Estado y Consejera Jurídica.

A nombre de los seis nominados al Gabinete 4T segundo época habló Marcelo Ebrard Casaubón que, enfundado en un traje azul y corbata roja, el excanciller y una de las seis corcholatas de la 4T, dio su lugar a la próxima presidenta de México, y le agradeció la confianza.

#### EBRARD SERÁ EL ENCARGADO DE **RENEGOCIAR ELT-MEC**

En su intervención dijo que deberá trabajar para darle un nuevo sesgo a las rela-

ciones de México con Estados Unidos, Europa, Asia y el mundo. "Consolidar la Cuarta Transformación construir el segundo piso en la nueva realidad que vamos a enfrentar en el mundo y en las condiciones que vamos a encarar, porque vivimos un mundo más proteccionista, hasta cierto punto más inestable, y la encomienda es sortear esas aguas procelosas con todo lo que hemos aprehendido en nuestras vidas", sostuvo. Dijo que la instrucción principal es que la prosperidad compartida tenga condiciones favorables y se lleve a cabo como se ha propuesto.

Fuente: Presidencia en Transición 2024-



**Foto: Cuartoscuro** 



# OPINIÓN DE COLUMNISTAS DE EL INDEPENDIENTE SOBRE GABINETE

# PRIMEROS NOMBRES REVELAN LA CONTINUIDAD DEL GRUPO GOBERNANTE

Por Carlos Ramírez

n la vieja cultura priista la presentación de los gabinetes de inicio de sexenio era evaluada de manera inmediata con el escenario del siguiente sexenio. Y todo presidente de la República gestionada el funcionamiento de su gabinete en torno al encarrilamiento de su valido para la siguiente sucesión, en este caso el 2030.

Los primeros nombres del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo revelan la continuidad del grupo gobernante, de proyecto de gobierno y de dominio del presidente saliente López Obrador.

Sin sorpresas, sólo queda esperar los nombramientos clave en Defensa Nacional, Gobernación, Seguridad y Fiscalía (que se supone autónoma y con otra votación). Pero queda claro que el gobierno de Sheinbaum será un eslabón de un proyecto de gobierno que buscará quedarse en el poder dos sexenios más.

# SHEINBAUM BUSCA EQUILIBRIOS, E INCORPORAR A SU GENTE DE CONFIANZA

Por Fernando Dworak Camargo

I contrario de otros presidentes, donde los partidos eran razonablemente homogéneos por su institucionalidad, Claudia Sheinbaum tendrá que armar su equipo de trabajo con una coalición donde López Obrador es la persona fuerte. Esto implicará hacer equilibrios entre incorporar a su gente de confianza, acatar recomendaciones del presidente y otros grupos de fuerza y en lo posible, reconfigurar las alianzas para que pueda gobernar.

En este sentido, el anuncio de los primeros seis lugares de su futuro gabinete pareciera enviar señales de moderación, sabiendo que ya se ratificó a Rogelio de la O en Hacienda.

Marcelo Ebrard, Alicia Bárcenas y Juan Ramón de la Fuente tienen experiencia en negociaciones con el exterior, lo cual será importante de cara a las elecciones en Estados Unidos. Rosaura Ruiz Gutiérrez y Ernestina Godoy son personas cercanas a la Dra. Sheinbaum, y todo indica que la segunda será vital para la operación política del futuro gobierno.

Solamente Julio Berdegué pareciera ser nuevo en la política nacional, aunque también tiene experiencia en órganos internacionales.

# LOS PRIMEROS SEIS DE SHEINBAUM

Por Enrique Muñoz

ás que cantado el nombramiento de Marcelo Ebrard al frente de la Secretaría de Economía, si se considera que se trata no sólo de un político experimentado, sino de un hombre que conoce y se lleva bien con el yerno de Trump, el próximo presidente estadounidense, con quien podrá buscar beneficios dentro de la nueva renegociación del TMEC.

Ernestina Godoy, de los puros de la 4T, será pieza clave en el nuevo orden judicial del país, más allá de la consejería jurídica d Claudia.

A Juan Ramón de la Fuente se le esperaba en la Cancillería donde, con Marcelo, podrán obtener logros sobre todo en la relación con la próxima administración estadounidense.

Rosaura Ruiz no tendrá mayores sobresaltos en Ciencia y Tecnología, lo mismo que Julio Berdegué en Agricultura, y Alicia Bárcena en Medio Ambiente. En general, una ligera recuperación del peso tras el nombramiento saluda con optimismo al primer bloque de elegidos.



**Foto: El Independiente** 



Foto: El Independiente

### **GABINETE SHEINBAUM A CUENTAGOTAS**

Por Luis Soto

os primeros seis integrantes del gabinete legal con los que Claudia Sheinbaum construirá el segundo piso de la Cuarta Transformación no son los mejores hombres y mujeres que tendrá la primera mujer presidenta de México.

Tampoco se comparan con el "gabinete de "tiliches" que tuvo Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, algunos parecen estar en la posición equivocada.

La señora Alicia Bárcena pasará de Relaciones Exteriores a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; o sea de diplomática de larga trayectoria a Ecologista.

Marcelo Ebrard, quien fue secretario de Relaciones Exteriores en el primer tramo del gobierno de AMLO, se convertirá en secretario de Economía, materia en la cual es "bisoño", por no decir que ignorante, aunque el nombramiento se entiende pues es el "premio" por haber participado en el "juego de las corcholatas".

Juan Ramón de la Fuente, cuyo único mérito fue haber sido representante de México ante las Naciones Unidas en el actual sexenio, será ahora el secretario de Relaciones Exterior; otro "premio" por su contribución a la campaña de Claudia Sheinbaum. De los otros tres, poco o nada hay que decir, por ahorita.

### **DESIGNA A CUATRO CERCANOS A AMLO**

Por Alejandro Lelo de Larrea

ué bueno que Claudia Sheinbaum no designó a nadie del PVEM como titular de la Secretaría del Medio Ambiente, porque lo que menos tienen es ser verdes y ecologistas. De sus nombramientos, al menos cuatro personajes han sido muy cercanos e incluso del Gabinete de López Obrador.

Marcelo Ebrard en Economía, con lo que manda un mensaje de tranquilidad a los mercados y al empresariado; al mismo tiempo lo pone en la ruta presidencial 2030, aunque no será nada fácil para él. Otros cercanos al presidente son Ernestina Godoy, en la Consejería Jurídica, y de su actual Gabinete, Alicia Bárcena pasa de la SRE, a la Secretaría del Medio Ambiente, y Juan Ramón de la Fuente, quien fue embajador de México ante la ONU va a la Cancillería.

Él también ha sido muy importante en los proyectos políticos de López Obrador, al menos desde 2004.

## **GABINETE CON POCAS SORPRESAS**

Por Armando Reyes Vigueras

I pasado 15 de junio, en redes sociales se daba a conocer una lista con los posibles integrantes del gabinete de Claudia Sheinbaum, que hoy sabemos con los nombramientos dados a conocer por la candidata ganadora, era cierta, aunque se trataba de un borrador.

En dicha lista, a excepción de Rosaura Ruíz y la creación de una nueva entidad que es la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidad, Tecnología e Innovación, los demás cargos se habían dado a conocer y no implican mayores sorpresas, a excepción de Alicia Bárcena -pues en el documento dado a conocer previamente, el nombre del titular de la Secretaría de Medio Ambiente estaba vacío-, acerca de quien se especulaba busca la Secretaría General de la ONU, ¿le servirá este nombramiento para tal fin? El tiempo lo dirá.



Foto: El Independiente



Foto: El Independiente



## MARKO CORTÉS 'DOBLA LAS MANOS' Y LLAMA A CERRAR FILAS POR LA DEFENSA DE MÉXICO

uego de dirimir algunas diferencias sobre la pasada elección con la excandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, habló de la necesidad de cerrar filas por la defensa de México, informa AMEXI.

Tras el encuentro con la panista, del que fueron testigos la secretaria general del Partido Acción Nacional (PAN), Noemí Luna Ayala, y la expresidenta nacional, Cecilia Romero, Marko Cortés consideró que se tiene que defender al país en el Congreso de la Unión, pero también en las calles: "Con la fuerza de la sociedad, porque el embate que viene en septiembre es brutal y nosotros de verdad esperamos que, si el Tribunal confirma el triunfo de Claudia Sheinbaum, pues que la dejen gobernar, que la dejen tomar las decisiones y que ojalá se pueda abrir una etapa de diálogo real, respetuoso, honesto entre todas las partes", expresó. El dirigente panista aseguró que están juntos, unidos y echados para adelante y que, con la fortaleza de los legisladores y gobiernos del PAN, la lucha por México va a continuar.



COMISIONADOS DEFENDERÁN CON TODO AL INAI; IMPULSAN EL "PLAN D" DE DIÁLOGO CON EL NUEVO GOBIERNO

os comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) seguirán promoviendo la defensa del instituto mediante la colaboración con el nuevo gobierno y las autoridades electas, impulsando la puesta en marcha del "plan D", anuncia Adrián Alcalá Méndez, comisionado presidente de ese organismo autónomo, según informó la Agencia Mexicana de Información (AMEXI).

El "plan D" es un llamado al diálogo a las nuevas autoridades federales para fortalecer los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, afirma Alcalá Méndez.

Garantizar el derecho de acceso a la información es importante para la sociedad, insiste el comisionado presidente.

Explica que los datos abiertos permiten reutilizar la información pública para encontrar soluciones colaborativas a problemas sociales y económicos de gran impacto, como la creación de un Sistema Nacional de Cuidados.

Alcalá Méndez participó en el lanzamiento de las bases del Datatón: Economía de Cuidados, iniciativa impulsada por la Red Ciudad en Datos Abiertos de la Ciudad de México, con el objetivo de aprovechar la información pública para explorar opciones que contribuyan a la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados.

"Desde el Inai somos fieles convencidos del alto valor público de los datos abiertos para el rediseño de políticas públicas y para la solución colaborativa de problemas que nos aquejan a todos", destacó Alcalá Méndez. El Sistema Nacional de Cuidados es

una política pública interinstitucional para alcanzar sociedades más justas e igualitarias y que se reduzca la carga de cuidados que se realizan de forma no remunerada, garantizando los derechos de las personas que requieran servicios de cuidado, así como de quienes los proporcionen.

Los cuidados son actividades que realizan las personas para atender, asistir, acompañar, vigilar y brindar apoyo a los integrantes del hogar o a otras personas, con la finalidad de buscar su bienestar físico y la satisfacción de sus necesidades básicas.

La Red Ciudad en Datos Abiertos de la Ciudad de México abonará a la construcción de una cultura de cuidados que impulse la igualdad sustantiva y la corresponsabilidad social, señaló María del Carmen Nava Polina, comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX).

La Red Ciudad en Datos Abiertos es un mecanismo para la creación, difusión y aprovechamiento de bancos de datos abiertos.

En la iniciativa participan instituciones públicas, como el Inai, el InfoCDMX y el Gobierno de la Ciudad de México, además de organizaciones ciudadanas, como SocialTIC, el Observatorio de la Industria de la Construcción y el Colegio de Ingenieros Civiles de México A.C.

Su sitio es: https://infocdmx.org. mx/micrositios/2023/redciudad/inicio/ https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzQVxHcs-FfPfDStntkkzwXTZdBjq?projector=1

# XÓCHITL GÁLVEZ 'PERDONA' GRITOS Y OFENSAS DE MARKO CORTÉS, LÍDER DEL PAN

MEXI informa que, tras reunirse en privado con Marko Cortés y con otros liderazgos de Acción Nacional, la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez puso fin a los agravios con el dirigente nacional del PAN.

"Creo que fue una plática sincera, franca, con la que podemos de aquí para adelante construir mucho mejor una oposición que esté a la altura de lo que se va a requerir, por lo que se viene", indicó la exaspirante presidencial.

Luego de que la noche del 2 de junio Cortés Mendoza increpara con gritos a Gálvez Ruiz por haberle llamado telefónicamente a Claudia Sheinbaum para reconocer su derrota y felicitarla, ambos panistas dijeron que le daban la vuelta a la hoja a ese capítulo.

"Por mi lado se ha cerrado (ese episodio), yo le dije (a Marko Cortés) lo que tenía que decirle y él me dijo lo que me tenía que decir. Y, bueno, quedamos en siempre poder dialogar en un tono más suave", dijo Xóchitl Gálvez, quien de inmediato fue secundada por el líder panista.

La exabanderada de la Coalición Fuerza y Corazón por México dijo que al regresar el Senado presentará el miércoles, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una iniciativa para poder sancionar al presidente en turno por "Traición a la Patria" cuando intervenga en los procesos electorales.

Xóchitl Gálvez comentó que a partir de septiembre regresará a sus actividades como empresaria y entre enero y febrero de 2025 evaluará si los "xochilovers" y la "Marea Rosa" se convierten en un nuevo movimiento político bajo su liderazgo.

"A partir de enero, febrero, vamos a ver cómo nos organizamos con un movimiento desde mi punto de vista, primero para resistir ahorita y luego ya veremos en qué nos convertimos", indicó Gálvez Ruiz. La excandidata presidencial coincidió con Marko Cortés en el sentido de que los partidos de oposición deben hacer un frente común para impedir que la reforma al Poder Judicial no sea regresiva y afecte la imparcialidad en materia de justicia.



Foto: X / @MarkoCortes



# **EN CAMPAÑA**

Por Armando Reyes Vigueras

laudia Sheinbaum dio a conocer los primeros nombramientos de su gabinete: Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía, Rosaura Ruíz Gutiérrez en la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidad, Tecnología e Innovación, Juan Ramón de la Fuente en Relaciones Exteriores; Alicia Bárcena en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Julio Berdegué Sacristán en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y Ernestina Godoy como Consejera Jurídica de la Presidencia de la República.

Previamente tuvo una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la que informó que el déficit bajará a 3.5% del PIB en 2025, lo que se suma a su afirmación de que el próximo sexenio no habrá reforma fiscal.

La priista Beatriz Paredes, en la tribuna legislativa, cuestionó la independencia que tendrá Claudia Sheinbaum respecto a López Obrador, un tema que consideró la senadora como de los más importantes para la renovación del Estado mexicano para el próximo sexenio. Previamente la tlaxcalteca se había manifestado en contra de la reforma al Poder Judicial en los términos en que se ha planteado.

La excandidata opositora Xóchitl Gálvez busca mantener su presencia pública con mensajes en redes sociales en los que comenta algunos temas que surgen de Palacio Nacional, como fue el caso de un posteo en X (Twitter) en el que critica la declaración

presidencial sobre el sistema de salud y su supuesta mejora. En su mensaje le dijo al presidente: "Cómo se nota que no se atiende en hospitales públicos, Presidente".

#### **APUNTES ELECTORALES**

En la búsqueda de la mayoría absoluta en la Cámara de Senadores, Morena parece que tiene en la bolsa a dos legisladores del PRD, partido que perdió el registro, y a uno más de Movimiento Ciudadano. Los senadores, perredistas por ahora, son José Sabino Herrera de Tabasco y Araceli Saucedo Reyes de Michoacán.

El INE llevó a cabo un sorteo para elegir al interventor para el proceso de prevención por la pérdida del registro del PRD, con la participación de 48 participantes del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM), acerca de lo cual el

Instituto informó que "Jorge Montaño Ventura (presidente de la Comisión de Fiscalización) detalló que la persona designada será notificada vía telefónica por el Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización, David Ramírez Bernal, y le solicitará la manifestación de su aceptación o negativa al cargo de interventor para la liquidación del PRD en su etapa de prevención". El designado fue Ricardo Badín Sucar.

Acerca de los tres debates presidenciales, el INE informó que en el marco de la presentación del Informe final de actividades de la Comisión Temporal de Debates 2024, "la presidenta de la comisión, la consejera Carla Humphrey celebró que los tres debates presidenciales lograron su principal objetivo al garantizar información sobre las candidaturas a la ciudadanía para ejercer su voto informado".



Foto: X / @fcervantes5

# **SACACORCHOS**

- Uno de los temas que la oposición podría aprovechar para tener tanto atención como una mejor evaluación de la ciudadanía, luego del devastador resultado del pasado 2 de junio, es la defensa de las minorías.
- Si bien hay algunos "opositores" que juegan para que se difunda el discurso de la mayoría del pueblo representada en Morena, no han entendido que los discursos a favor de las minorías tienen buena aceptación en el público.
- Así, asumirse como parte de una minoría -así sea política-, y enarbolar un discurso para asegurar el respeto y alcanzar un diálogo podría ser una buena estrategia para recuperar el terreno perdido.
- Y es que, si bien la votación refleja lo que eligió la parte mayoritaria de los electores, jugar a que las cifras del padrón ciudadano no indica eso y no es cierta la mayoría del pueblo, esto sólo es participar de la estrategia de Palacio Nacional.
- Asumirse como minoría y exigir que se tomen en cuenta sus propuestas -si es que la tienen-podría ayudar a la oposición a contar con cierta simpatía de los ciudadanos, pero parece que ese tipo de ideas no están en su agenda.

# MISCELÁNEA POLÍTICA



tes con las olas de calor que han llevado los termómetros en algunos estados del país a superar los 40 gra-

dos son un reclamo del planeta a la contaminación con gases invernadero; lamentablemente, Petróleos Mexicanos (PEMEX) ocupa el lugar 12 a nivel mundial entre las petroleras que emiten

este tipo de gases. México incumple así sus compromisos a nivel internacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), las emisiones de

metano superan ocho veces a otras empresas que producen más petróleo, revela un estudio de la organización no gubernamental México Evalúa. PEMEX no solo enfrenta una crisis económica, sino su administración en manos de

PEMEX, ENTRE LAS MÁS **CONTAMINANTES DEL MUNDO** 

un ingeniero agrónomo desconoce por commático que pleto el impacto al medio ambiente que cau-■ha sido evisa la paraestatal con este tipo de emisiones dente en días recienlas cuales, contrario a los compromisos internacionales, reflejan índices alarmantes al alza. Y qué decir de la administración de PE-MEX que ha tomado decisiones erróneas

La falta de conciencia por el medio ambiente del director de la paraestatal, Octavio Romero Oropeza no es nueva, data desde su encargo como Oficial Mayor del entonces Gobierno del Distrito Federal durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, cuando vendió terrenos contaminados

respecto al procesamiento de hidrocarburos, cuando un grupo de funcionarios cercanos al director general bloquean la adquisición de químicos que cuenten con certificación internacional, para otorgar contratos a empresarios amigos que incumplen con las normas internacionales.

> principa-Los responsables les de esta operación, con la anuencia del titular de PE-

MEX, son el director Corporativo de Administración y Servicios, Manuel Herrería Alamina y el jefe de Proyectos del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), Félix Domínguez Domínguez.

La dudosa calidad de estos químicos genera mayor contaminación durante el proceso de producción y refinación, situación que no sólo representa un impacto negativo al medio ambiente, sino también un riesgo latente a la integridad física de los trabajadores y ciudadanos en general.

Si a esto se suma la falta de mantenimiento de las instalaciones estratégicas y la deuda que mantiene PEMEX con distintos proveedores, forman una tormenta perfecta para agravar la crisis por la cual atraviesa la petrolera.

La falta de conciencia por el medio ambiente del director de la paraestatal, Octavio Romero Oropeza no es nueva, data desde su encargo como Oficial Mayor del entonces Gobierno del Distrito Federal durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, cuando vendió terrenos contaminados a Elvira Daniel Kabbaz Zaga, sin exigir medidas de mitigación, lo que causó la contaminación de pozos profundos de agua en la capital del país.

Recientemente en distintas colonias de la alcaldía Benito Juárez la ciudadanía reportó fuerte olor a hidrocarburo en el agua potable, lo que ocasionó el cierre definitivo del pozo Alfonso XIII, donde se detectó el origen de la contaminación del vital líquido.

La contaminación se ha extendido a colonias de Gustavo A. Madero y al municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, donde se ha reportado presencia de hidrocarburos en el drenaje.

La deficiente operación de PEMEX y las omisiones de su titular y su equipo cercano, sin duda son una bomba de tiempo que podría estallar durante la presidencia de Claudia Sheinbaum, quien heredará esta grave crisis que integra también millonarios adeudos, a la cual deberá dar una salida por el bien de la ciudadanía y el medio ambiente.

#### **RAPIDITAS:**

-Marcelo a Economía; Rosaura Ruíz a Ciencia; Juan Ramón de la Fuente, Canciller; Alicia Bárcena a Medio Ambiente; Julio Berdegué a Agricultura y Ernestina Godoy, Consejera Jurídica, son los primeros.

-El colega periodista Humberto Padgett, investigador en temas de seguridad, denunció que Ulises Lara, fiscal capitalino, entregó sus datos a la delincuencia organizada y en redes sociales le espetó: "A chingarse los periodistas y abrazar a los criminales...Ya aplastaste a un reportero. Eres grande".



Foto: Cuartoscuro



# CLAUDIO X. GONZÁLEZ LAPORTE **BUSCA EL PERDÓN DE LA 4T**

Por Redacción / El Independiente

uego del primer acercamiento de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum con el sector privado, tras las elecciones del 2 de junio, Claudio X. González Laporte, padre, presidente del consejo de la empresa Kimberly Clark, y uno de los empresarios más criticados y confrontados con el presidente Andrés Manuel López Obrador, expresó: "Creo que tenemos una gran oportunidad y ella tiene una gran oportunidad de ser una muy buena presidenta y todos tenemos que contribuir a ello", afirmó a los medios de comunicación en una breve entrevista.

El empresario indicó que Sheinbaum ha sido clara, franca y directa en buscar el desarrollo compartido, al tiempo que reconoció que ha ofrecido al sector privado confianza y "certidumbre necesaria para que haya mucha inversión incluyente, cuide el ambiente y provea muchos trabajos". En medios económicos y políticos se interpretó como una cesión del empresario para pedir perdón por las confrontaciones con el actual gobierno del presidente López Obrador.

Antes de concluir la reunión Claudio X. González padre, abandonó el salón principal y se dirigió a una sala contigua, en donde aguardó una entrevista que solicitó previamente con la virtual presidenta electa. Después de un tiempo, Juan Ramón de la Fuente, ingresó al lugar y le informó que no sería posible hablar con la ex jefa de Gobierno, por cuestiones de agenda.

Por su parte, Máximo Vedoya, director general de Ternium, productor de acero líder en Latinoamérica, dijo que ven en el próximo Gobierno mexicano, que liderará Sheinbaum "una visión común de lo que hay que hacer, por lo menos en el tema industrial en México".

Además, destacó la gran oportunidad que tiene que aprovechar el país para desarrollar el sector secundario.

"Fue muy clara en que ella busca la industrialización de México, es algo que desde la Cámara de la Transformación estamos diciendo hace muchísimos años", exclamó.

#### **INVERSIONES POR MÁS DE 42 MIL MDD EN 2024**

En tanto, Jorge Castañón, exlíder de la Confederación Patronal mexicana (Coparmex) y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) coincidió en que México atraviesa por una enorme oportunidad para crecer su economía y las inversiones hacia el país.

Sin embargo, contrastó que también hay riesgos en el futuro inmediato, pues dijo "puede haber nerviosismo en los mercados, no certeza hacia el futuro"

"Quizás algunas inversiones que se tenían planeadas no se aterricen. Tenemos una gran oportunidad, pero también un riesgo que tenemos que atender", agregó.

Carlos Salazar, exdirectivo de Fomento Económico Mexicano (Femsa), se dijo confiado en que las condiciones caminarán en favor del país y subrayó la oportunidad que representa la integración de las cadenas de valor.

En este contexto, el sector privado anunció que tiene listas inversiones por más de 42 mil millones de dólares en 2024, lo cual se tomó como un signo de confianza por la iniciativa privada a la nueva y primera presidenta de México. Con información de EFE.



Foto: X: Especial

## PROMUEVEN A XÓCHITL COMO DIRIGENTE NACIONAL DEL PAN; MARKO **CORTÉS RECIBE EVALUACIÓN DE 37.4%**

Por Redacción / El Independiente

arko Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), se prepara para dejar su cargo tras seis años de liderazgo. Su gestión estuvo mar-



**Foto: Cuartoscuro** 

cada por más derrotas que victorias políticas, lo que ha llevado a reflexionar sobre la necesidad de cambios en dicho partido.

Las elecciones pasadas dejaron al PAN con menos de lo que tenía. No sólo enfrentó la derrota por la presidencia, también perdió la gubernatura de Yucatán, uno de sus bastiones, algunas capitales importantes y así como la Jefatura de Gobierno y algunas alcaldías de la capital, que ya gobernaba.

El PAN pasó de tener 11 gubernaturas a solo cuatro, lo que refleja la necesidad de renovación y adaptación a las demandas po-

Los resultados no favorables y han ocasionado que se cuestione el desempeño y la permanencia del actual dirigente nacional, Marko Cortés. De acuerdo con la encuesta de GobernArte, que publica Polls Mx, la aprobación del panista tras las elecciones es de 37.4% en su desempeño.

Hay quienes adjudican el bajo resultado del PAN a la alianza con las fuerzas políticas del PRI y PRD; otros a que su dirigente sobrepuso sus propios intereses a los del partido, tras darse a conocer que era uno de los primeros en la lista de los plurinominales.

#### **XÓCHITL COMO UNA DE LAS OPCIONES**

Algunos líderes de la organización y miembros partidarios con cargos políticos vigentes se han pronunciado demandando su destitución. Ante la posibilidad, ya surgen nombres para sustituirlo. El mismo estudio, propone a Xóchitl Gálvez como una de las opciones, la cual registró 39.2% de la preferencia, seguida de Mauricio Vila, gobernador saliente de Yucatán, con 24.3%. En tanto, Jorge Romero, diputado del PAN, obtuvo 22.5%. Max Cortázar (4.2%) y Martín Orozco (2.1%) también figuran entre los aspirantes.

En la reciente sesión de la Comisión Permanente Nacional del PAN, Cortés destacó que México vivió una elección de Estado el pasado 2 de junio, donde a pesar de las adversidades, el partido se mantuvo como la segunda fuerza política del país.

A partir del próximo sábado 29 de junio, se dará inicio al proceso de selección de un nuevo líder para el PAN, con la participación de posibles sucesores, entre ellos la otrora aspirante presidencial Xóchitl Gálvez.

En un contexto político donde la renovación y adaptación son clave, el PAN se enfrenta a la necesidad de cambios profundos para mantenerse como una fuerza política relevante en el país.



Gráficas: (https://polls.mx/)



## SE GESTA EN LA JUDICATURA REBELIÓN **CONTRA LA REFORMA DE AMLO**

pro.- Desde el interior del Poder Judicial se ha expresado un nuevo intento de rebelión contra la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para que los ministros, magistrados y jueces sean elegidos mediante votación popular.

El Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal A. C. había llamado desde el pasado 4 de junio, dos días después del apabullante triunfo de Morena en los comicios federales, a la formación de un frente común contra lo que definió como "embates contra las libertades y derechos fundamentales". Ahora que es inminente la aprobación de la propuesta enviada por el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero, gracias a la mayoría calificada lograda por la Cuarta Transformación en el Congreso, la agrupación integrada por funcionarios judiciales publicó un pronunciamiento en el que rechaza la reforma al calificarla de un retroceso, y expresa su preocupación por las consecuencias laborales que ésta tendría.

#### FRENTE COMÚN

En una carta dirigida a la sociedad en general y difundida por medio de su página de Facebook el pasado día 17, el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal asegura que las iniciativas de reformas a la Constitución representan un retroceso para las instituciones "que tanto esfuerzo y sangre han costado construir a lo largo de nuestra historia".

En particular alertan contra la elección de los juzgadores a través del voto popular.

"Esta situación preocupa a todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación, en todos sus sectores, desde los propios juzgadores, el personal de carrera judicial y al de servicios. Principalmente, porque estamos conscientes de que una reforma de esa naturaleza acabaría debilitando la herramienta que cualquier mexicano tiene para enfrentar las arbitrariedades del poder; herramienta indispensable en un Estado Democrático de Derecho", advierte la agrupación.

El colegio señala que la reforma afecta la autonomía e independencia judicial, que es un derecho de todos los habitantes de este país.

"Dispuestos a defender sus postulados, hemos decidido conformar un frente común que conglomere a todos los sectores de este Poder, tanto a juzgadores como al personal de carrera judicial, administrativo, de confianza y al operativo", convoca el comunicado.

#### **EN RIESGO, PRESTACIONES LABORALES**

El Colegio alerta que la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal (una de las propuestas de la iniciativa presidencial) pone en riesgo las prestaciones laborales que hoy se tienen garantizadas para más de cincuenta mil trabajadores.

"Por todos esos motivos, invitamos a toda la comunidad del Poder Judicial de la Federación a formar parte de este colectivo, con el propósito de unir esfuerzos y defender, sobre todo, a la vida democrática de nuestro país, que pende de un hilo de ser aprobadas tales reformas". El pronunciamiento del Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, A.C. está suscrito por

- Mtra. Patricia Aquayo Bernal
- Mtro. Carlos E. Alvarado Márquez
- Lic. Hugo Morales de la Rosa
- Lic. José Luis Rangel Jantes
- Lic. Jose Guadalupe Méndez De Lira
- Jueza de Distrito Guadalupe Patricia
- Jueza de Distrito Magdalena Victoria Oliva

- Juárez Hernández
- Juez de Distrito Saúl Manuel Mercado Ramos
- Jueza de Distrito Lidia Verónica Guerrero Quezada
- Magistrado Marco Polo Rosas Baqueiro
- Magistrada Elisa Jiménez Aguilar
- Magistrado Reynaldo Manuel Reyes Rosas
- Magistrada Elba Sánchez Pozos
- Magistrado Armando Díaz López
- Magistrada Désirée Cataneo Dávila
- Magistrado Froylán Muñoz Alvarado
- Jueza de Distrito María del Socorro López Villarreal



Foto: IG / (https://www.instagram.com/cjf\_mx/)

## SENADO RECIBE CONSTANCIAS DE MAYORÍA DE PRÓXIMOS INTEGRANTES

Por Redacción / El Independiente

I Instituto Nacional Electoral (INE) entregó al Senado de la República las constancias de mayoría de los 96 senadores y senadoras que fueron electos en las elecciones del 2 de junio pasado.

El 23 de agosto, a más tardar se asignarán las 32 senadurías plurinominales y se procederá a citar a sesión de instalación de las 66 y 67 legislaturas.

El Senado recibió las constancias de los ganadores del pasado proceso electoral por el principio de mayoría simple y primera minoría, 3 por estado y la Ciudad de México.

El secretario de Servicios Parlamentarios, Arturo Garita, y la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera, dieron la bienvenida a cuatro consejeras del INE y a los 32 Vocales Ejecutivos del órgano electoral.

Se establecieron mesas de recepción por orden alfabético y uno a uno los vocales locales del INE fueron entregando las respectivas constancias y documentos que acreditan el triunfo en las 32 entidades federativas del país, pero que en algunos casos podría cambiar, si las impugnaciones presentadas tuvieran éxito y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación así lo resolviera, de manera definitiva e inatacable. El secretario de Servicios Parlamentarios del Senado, Arturo Garita, explicó que una vez que se agote el proceso jurisdiccional por parte del Tribunal Electoral, a más tardar el 23 de agosto se asignarán las 32 senadurías plurinominales y se podrá hacer la convocatoria a la sesión de Instalación de las 66 y 67 legislaturas, el 29 de agosto, y se instalara la mesa de decanos, además de elegir la Mesa Directiva que estará en funciones el primer año legislativo.

Carla Humphrey, consejera electoral, confirmó que a la fecha se mantiene la seguridad de diversos candidatos ganadores, aunque no precisó el número, pero sostuvo que es un asunto que llegó para quedarse, dada la situación de violencia que se presentó a lo largo de la elección.

Explicó que el proceso sigue en marcha en distintas etapas, "sigue la fiscalización, por ejemplo, seguiremos viendo temas de asignación hasta el mes de agosto, pero seguimos con distintas etapas de los procesos electorales y esperando también pues que se resuelvan todas las impugnaciones para nosotros seguir con las etapas que tenemos como Instituto Nacional de Electoral".

Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado, destacó que esta ceremonia protocolaria marca el inicio de un nuevo capítulo en la historia del Congreso de la Unión.

La senadora de Morena por Tlaxcala también extendió una felicitación a las y los senadores electos, ya que consideró que su llegada a la Cámara alta es el resultado de un largo esfuerzo y compromiso con sus respectivos electores. Les aseguró que en el Senado de la República tendrán la oportunidad

de representar los intereses de la patria y de contribuir al desarrollo de leyes que fortalezcan a la nación y la dignificación de sus representados: "les insto a trabajar con diligencia, con un espíritu de colaboración y siempre en búsqueda del bien común", expresó.

En representación de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, la consejera Norma Irene de la Cruz Magaña aseguró que los cómputos distritales y por entidad federativa son una pieza clave en el engranaje electoral. "Su función no es simplemente la de contar votos, sino la de generar los resultados oficiales de las elecciones celebradas el pasado 2 de junio".

Añadió que para la elección de las senadurías se realizó el recuento de 124 mil 175 paquetes electorales y el cómputo de 171 mil 794 actas, con lo que se validaron los resultados de cada una de las Mesas Directivas de Casilla instaladas en todo el territorio nacional, "lo que también debe brindar certeza de que la voluntad de la ciudadanía se respetó en cada rincón del país".



**Foto: Cuartoscuro** 

# LOS RECTORES DE LA UNAM, ÚLTIMOS BASTIONES DE LA CULTURA PRIISTA

Por Redacción / El Independiente

irectores de escuelas, facultades e institutos de la Universidad Nacional reproducen el formato de subordinación al viejo y decreciente modelo priísta de nación

La rectoría de la UNAM y a partir de ahí las direcciones de escuelas, facultades e institutos se han convertido en el último bastión cultural, político e ideológico del régimen priista, pero con la contradicción de que las bases estudiantiles han sido antipriistas y más inclinadas a las áreas socialistas.

Con una existencia que viene desde la colonia española, la Universidad Nacional tuvo una simbiosis con el régimen político de la Revolución Mexicana y ocurrió la circunstancia oportuna en que la Universidad logró la autonomía en 1929, justo el año en el que nació el PRI como Partido Nacional Revolucionario.

Ante la falta de inversión educativa del sector privado, la educación pública se convirtió en la columna vertebral del régimen revolucionario. Como estrategia sistémica, el PRI convirtió a la UNAM en el centro neurálgico del pensamiento oficial y fue el polo receptor de estudiantes que sólo tienen como destino al sector público como aparato ideológico del Estado.

La educación ha sido el punto clave de cohesión ideológica --o de construcción de una ideología-- del régimen priista; a través de la inscripción gratuita y los libros de texto para educación básica, el PRI convirtió a la educación en un aparato ideológico del Estado priista, lo mismo para construir el pensamiento juvenil en términos del régimen que para utilizar a los egresados como cuadros profesionales del servicio público.

La crisis del 68 recogió la protesta estudiantil de falta de expectativas laborales por el agotamiento del crecimiento del Estado en materia de empleos y en 1982 ocurrió un quiebre en la presencia de egresados de la educación pública en cargos oficiales: el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari canceló en 1989 la contratación

de egresados de escuelas públicas y sobre todo en economía, política y gobierno se inclinó por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la universidad privada más importante de México.

El conflicto surgido esta semana por un documento pergeñado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, refugio del derecho priista, por análisis intencionadamente críticos de las 20 iniciativas de reforma constitucional presentadas por el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero se tiene que marcar en el conflicto interno de la UNAM: una comunidad estudiantil de 370,000 personas, bajo la dirección administrativa de una élite de no más de 50 funcionarios que controlan la estructura universitaria: el presupuesto, el Patronato, la Junta de Gobierno y el Consejo Universitario.

De los últimos rectores producto de la crisis de 1966, cuando un grupo de estudiantes porriles dirigidos por el priista hijo del gobernador sinaloense Leopoldo Sánchez Celis, atacó, agredió y humilló al rector Ignacio Chávez Sánchez y lo obligó a renunciar, la UNAM ha tenido once rectores en el período 1966-2024, de los cuales ocho han sido declaradamente priistas, dos científicos colaboraron en espacios públicos del Estado y sólo uno surgió del pensamiento de izquierda universitario, Pablo González Casanova, rector que fue agredido por el presidente Luis Echeverría colocándole dos porros en las oficinas universitarias para obligarlo a renunciar en 1972.

Los rectores Guillermo Soberón Acevedo (1973-1981), Octavio Rivero Serrano (1981-1984), Jorge Carpizo MacGregor (1985-1989), Juan Ramón de la fuente (1999-2007) fueron secretarios de gabinetes presidenciales priistas y José Narro Robles (2007-2015) funcionó como subsecretario de gobernación en el sexenio salinista. Los científicos José Sarukhán Kermez y Francisco Barnés de Castro trabajaron en instituciones científicas del Gobierno.

El actual rector Leonardo Lomelí Vanegas ha laborado sólo en áreas universitarias, pero se le vincula con una relación política con la hoy presidenta electa Claudia Shein-



Foto: EFE

baum Pardo, con la revisión de información de que su nominación como candidato a la rectoría a finales del 2023 había sido impulsada por la entonces precandidata de Morena a la presidencia.

En todo caso, y a pesar de su formación académica como economista, el actual rector Leonardo Lomelí Vanegas dejó una huella muy importante de su formación ideológica priista con su participación en el libro El Partido de la Revolución. Institución y conflicto (1929-1999), coordinado por Miguel González Compeán y el propio Lomelí. Aunque quiso ser histórico, el libro resultó apologético del papel dominante del PRI en la vida política nacional. Por cierto, el libro apareció la víspera de la pérdida de la Presidencia por el PRI en el 2000.

A partir de la explotación del concepto de autonomía, la UNAM ha manejado con absoluto criterio interno los 55,000 millones de pesos de presupuesto anual, aunque con más del 60% de recursos destinados al personal académico, y entre ellos ha creado una casta de profesores e investigadores que tienen salarios --sólo para dar un punto de referencia-- superiores a los niveles del presidente de la República.

La autoridad central en la punta de la pirámide universitaria es el rector, hasta ahora todos de origen masculino: 19 abogados y 13 médicos, el 77.5% del total, han sido las fuentes de origen de los rectores, en tanto que el sector ingenieril y científico solamente ha proporcionado dos rectores por especialidad.

El rector es nombrado por la Junta de Gobierno, un cuerpo cerrado de 15 personas, con la circunstancia abierta de que el rector solamente puede lograr una reelección de cuatro años, por lo cual dedica buena parte de su capital político a reconfigurar la organización interna de la Junta, de tal manera que tenga mayoría que avale su reelección. El rector Graue, designado en 2015 y reelecto en 2019, modificó la configura-

ción de miembros de la Junta de gobierno y tuvo una mayoría de ocho del total de 15, muy en el tono del modelo priista de sucesiones en altos cargos públicos.

A través de supuestas auscultaciones y de recibir propuestas de agrupaciones que tienen presencia en escuelas, facultades e institutos, el rector y la Junta de Gobierno deciden a los personajes que deben asumir la dirección de esos órganos colegiados. El anterior director de la Escuela de Derecho, por ejemplo, fue Raúl Contreras Bustamante, quien el día de su designación fungía nada menos que como representante del gobernador veracruzano Javier Duarte, hoy preso por cargos de corrupción.

La UNAM tuvo conflictos con rectores; por ejemplo, en 1944, hubo cuatro rectores, dos de ellos de forma simultánea, lo que provocó una decisión inusitada: la rectoría de una Junta de seis exrectores para poner orden. Luego ocurrió la crisis en 1972, cuando el presidente Echeverría operó la autorización para que varios porros tomarán las instalaciones de la Torre de Rectoría y provocaran la renuncia del rector Pablo González Casanova, uno de los sociólogos más importantes y de lineamiento de izquierda socialista, aunque institucional en materia educativa y ajeno a cualquier tipo de imposición marxista.

Cuatro rectores tuvieron altos cargos públicos: Soberón, Rivero y De la Fuente alcanzaron la Secretaría de Salud, Carpizo fue la pieza clave del proyecto salinista como procurador y secretario de Gobernación y José Narro colaboró con él en la Subsecretaría de política interna.

La crisis provocada por el documento del Instituto de Investigaciones Jurídicas en el que toda la comunidad de investigadores despedazó las 20 iniciativas presidenciales tiene que ver con estos datos que revelan que la UNAM es el último reducto del modelo político priista mexicano.



Foto: EFE



**Foto: Cuartoscuro** 

# LUCIO CABAÑAS; EL SEGUIMIENTO DE LA CIA: EMEEQUIS

xel Chávez (@axelchl), en su investigación para EMEEQUIS, describe cómo la CIA daba puntual seguimiento a las actividades de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas Barrientos, maestro rural y líder guerrillero (Atoyac de Álvarez, Guerrero, 12 de diciembre de 1938 - Tecpan de Galeana, 2 de diciembre de 1974), quien fue seguido por la Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence Agency, CIA) de Estados Unidos (EU), que elaboró informes sobre sus acciones de insurgencia y el avance del grupo armado "Partido de los Pobres", liderado por el también egresado de la Escuela Normal de Ayotzinapa.

Muchas veces influidos por la información que recibían del gobierno mexicano, los oficiales del servicio de inteligencia exterior orientaban los reportes enviados a la presidencia de Richard Nixon a la demanda de que el guerrillero guerrerense fuera detenido; sin embargo, a diferencia de sus pares mexicanos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), sus informes no omitían el actuar violento del ejército y las policías nacionales en la búsqueda de Cabañas, incluida la represión a campesinos que intentaron protegerlo.

El pasado 12 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue los probables crímenes de lesa humanidad cometidos durante el periodo conocido como la Guerra Sucia, tras un amparo presentado por Juanita, Rosa Elena, Irene y Flavia Nava Cabañas, hermanas de Lucio, quienes también sufrieron desaparición forzada transitoria.

En esta coyuntura, EMEEQUIS presenta el seguimiento de la CIA al histórico guerrillero, con base en archivos desclasificados del gobierno de Estados Unidos.

El primer registro es un informe global del 25 de agosto de 1972 enviado a oficinas centrales de la CIA, que incluye actualizaciones sobre el conflicto armado en Vietnam del sur, así como de Bangladesh, y los de URSS-Egipto e Israel-Siria, entre otros. En éste se muestra la visión de Estados Unidos sobre la sublevación del regimiento a cargo de Cabañas, la óptica desde la que miraba el enfrentamiento -con un conteo sólo de las bajas militares- y la manera en la que juzgaba el actuar de la fuerza militar en México.

"El ejército (mexicano) ha sufrido otra vergüenza: un revés en sus frustrantes esfuerzos por librar al estado de Guerrero de la guerrilla. Dieciséis soldados más fueron asesinados el 23 de agosto por miembros del 'Partido de los Pobres' de Lucio Cabañas, según informes de prensa. A finales de junio, el grupo de Cabañas, uno de los más motivados políticamente entre las numerosas pequeñas organizaciones guerrilleras de México, tendió una emboscada a un camión del ejército en Guerrero y mató a diez soldados. Muchos de los partidarios y familiares de Cabañas fueron detenidos y juzgados, pero el propio Cabañas ha eludido la captura".

Continúa con el reclamo implícito por no haber detenido al guerrillero, cuyo movimiento generaba adeptos entre la población vulnerable, también víctima de afrentas del poder político y el régimen gobernante.

"Las operaciones de búsqueda y acción cívica (sic) del ejército en Guerrero, que se remontan a varios años atrás, pero se intensificaron desde principios de 1971, han logrado poco. En el lado negativo, sin duda han estimulado el resentimiento entre los campesinos, muchos de los cuales simpatizan con la guerrilla. La organización Cabañas y varios otros grupos de bandidos han dominado tan completamente el estado que el gobierno tiene un control firme de poco más allá de los centros de población, incluido el oasis turístico de Acapulco".

Después, exponía los problemas sociales que se mantenían en una entidad hasta entonces controlada -como el resto del país- por el unigobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), las cuales, desde la perspectiva de los informantes, abonaban a la adhesión al grupo de Lucio, aunque consideraba que no tenía más alcance que su estado natal.

"La pobreza, la corrupción y el caciquismo en Guerrero contribuyen a la simpatía popular por las guerrillas. Sin embargo, hay poca evidencia de que el grupo de Cabañas haya atraído un importante seguimiento popular en otras partes del país. Es probable que se incrementen las operaciones del ejército en Guerrero, pero a menos que se logren algunos avances en la mejora de las condiciones de vida, lograr que el público coopere con las autoridades será aún más difícil que en el pasado", cita el documento elaborado por la oficina estadunidense, que tras la desclasificación adquirió el folio CIA-RDP-79T00975A022600080001-2.

En otro informe del 30 de septiembre de 1972, los informantes de la CIA remarcaron el panorama que tenían sobre la urgencia de aprehender a Cabañas, en un cable que llegó previo al cuarto aniversario de la matanza en la



Foto: https://memoricamexico.gob.mx/

Plaza de las Tres Culturas, que ocurrió todavía en el mandato de Gustavo Díaz Ordaz, cuando Echeverría, para entonces ya presidente, era secretario de Gobernación.

"Las fuerzas de seguridad de la capital (mexicana) están en alerta especial este fin de semana para protegerse contra posibles atentados con bombas perpetrados por disidentes radicales. Los funcionarios creen que el aniversario, el 2 de octubre, de la masacre estudiantil de Tlatelolco en 1968 puede provocar atentados similares a los que precedieron al discurso sobre el estado de la nación del presidente Echeverría (informe de gobierno) y a las celebraciones del Día de la Independencia a principios de este mes. Sin embargo, la posibilidad de que líderes sindicales inconformistas apoyaran las protestas estudiantiles se redujo durante la semana cuando dos sindicatos disidentes llegaron a un acuerdo con la administración y se unieron a sindicatos afiliados al gobierno. Estas medidas son un éxito importante para Echeverría en sus esfuerzos por promover la armonía laboral. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad lograron algunos avances en su campaña contra la organización guerrillera de Lucio Cabañas al capturar a nueve miembros de su banda. La información de los prisioneros facilitará la búsqueda de las fuerzas de seguridad de los esquivos de Cabañas, cuya captura reduciría significativamente la efectividad del movimiento guerrillero más violento de México", auguraba EU, según lo que revela el número de documento desclasificado CIA-RDP79T00975A022900030001-4.

Los temores tenían antecedentes: el 16 de septiembre de 1972 se elaboró un escrito que lo esclarece: "Funcionarios de seguridad temen que exploten más bombas en secciones de la capital, hoy, mientras el presidente Echeverría revisa el desfile del Día de la Independencia en la plaza principal. Ningún grupo en particular se ha atribuido todavía el mérito de las bombas que sacudieron ayer el centro de la Ciudad de México. Mientras tanto, el ejército vigila con cautela el estado de Guerrero, donde se espera que Lucio Cabañas y sus querrilleros intenten otro 'espectáculo', en algún momento de este fin de semana. Dos patrullas del ejército han sido emboscadas en las últimas semanas y ha habido rumores de que Cabañas podría ocupar una zona urbana en una demostración de fuerza".

Hay una referencia indirecta hacia Lucio antes del primer documento disponible sobre él. Se trata de un informe secreto del 4 de febrero de 1972, tras la muerte del líder guerrillero Genaro Vázquez Rojas en un accidente automovilístico el 2 de febrero.

Este fallecimiento, decía el documento luego foliado con la secuencia CIA-RDP-79T00975A021100060002-9, "será un revés temporal para la izquierda radical del país, pero no aliviará el problema de la guerrilla. Vázquez, a quien una revista izquierdista antigubernamental había catalogado como el Robin Hood de las guerrillas de México, ganó una importante reputación y seguidores, especialmente en el accidentado estado occidental de Guerrero, su principal área de operación. Las fuerzas de seguridad habían estado tras él durante años y su incapacidad para capturarlo había causado al gobierno una vergüenza considerable. Los



Foto: https://memoricamexico.gob.mx/



Foto: https://memoricamexico.gob.mx/

## INFORMACIÓN GENERAL

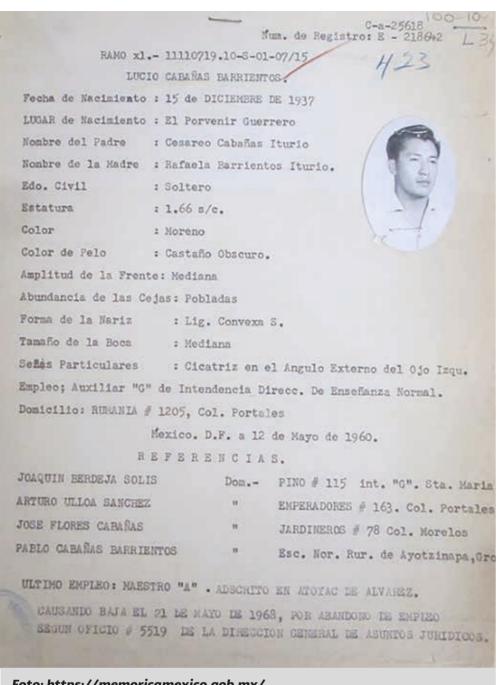

#### Foto: https://memoricamexico.gob.mx/

seguidores de Vázquez probablemente ahora buscarán a Lucio Cabañas para llenar el vacío".

Sigue en el oficio liberado por la Ley de Libertad de Información de EU (Freedom of Information Act, FOIA), con el suministro de datos para su gobierno sobre una supuesta unión entre guerrillas y, presuntamente, financiamiento de institutos políticos.

"Varios grupos de guerrilla, hasta ahora considerados desconectados, están vinculados con Cabañas. Existe una estrecha coordinación a nivel nacional entre los grupos, y Cabañas aparentemente ha sido el principal organizador de esta red. El Partido Comunista Mexicano (PCM) le está dando dinero a Cabañas, aparentemente en un intento de mantener algunos vínculos con él. Cualquier apoyo de este tipo tendría que ser modesto, ya que las finanzas del PCM son escasas. Cabañas, sin embargo, no está bajo el control del PCM", enfatizaban.

De los documentos que han sido liberados, el salto temporal sobre las actividades del profesor rural y su grupo armado el Partido de los Pobres lleva hasta el cuarto año de mandato de Luis Echeverría, cuando se muestra que para ese entonces el objetivo -ya sin ninguna pretensión de ocultarlo- era ultimarlo, después del secuestro del aspirante a la gubernatura guerrerense Rubén Figueroa Figueroa, en plena campaña política.

Un Boletín de Inteligencia Nacional de la CIA fechado el 8 de julio de 1974 refiere que una operación militar conjunta en México "contra el líder guerrillero Lucio Cabañas aún no había producido resultados significativos. La acción, en la que participaron unos dos mil soldados, se lanzó el 26 de junio en un esfuerzo por matar a Cabañas y rescatar al candidato a gobernador, el senador Figueroa, quien fue secuestrado con

cuatro asistentes el 30 de mayo. Buques de la Marina mexicana están patrullando mar adentro desde el área del estado de Guerrero donde se cree que se esconde Cabañas, y los infantes de Marina se han unido a las patrullas del ejército para acordonar el área".

Con base en la información obtenida por Estados Unidos, el 2 de julio tropas del ejército descubrieron un campamento abandonado "que se cree había sido ocupado por Cabañas, pero, a pesar de informes de prensa no confirmados sobre una emboscada guerrillera y otros enfrentamientos, aparentemente no han podido establecer contacto con el grupo".

Cuando el priista Rubén Figueroa fue privado de su libertad tras un encuentro cerca del poblado de Atoyac, en la sierra guerrerense, una de las demandas de la guerrilla fue el retiro de militares de la zona en la que se concentraba el movimiento encabezado por Cabañas.

El 20 de julio hubo otra notificación: "La captura por parte del ejército de tres miembros del grupo guerrillero de Lucio Cabañas en el estado de Guerrero, el 14 de julio, es la primera señal de éxito en la campaña de tres semanas para matar a Cabañas y rescatar al senador secuestrado Rubén Figueroa. La táctica del ejército de ocupar caseríos en la zona para cortar las fuentes de suministro de Cabañas puede haber sido responsable de la captura de los guerrilleros, que habían sido enviados a obtener alimentos. Según los prisioneros, Cabañas tiene unos 340 hombres divididos en varios grupos, uno de los cuales lidera Cabañas. Los funcionarios de seguridad mexicanos dudan que Cabañas tenga más de 45 hombres".

Figueroa, militante del Partido Revolucionario Institucional, sería gobernador del 1 de abril de 1975 al 31 de marzo de 1981, en un manda-

to con más de un centenar de desapariciones forzadas de campesinos, activistas sociales, docentes y estudiantes.

La propia embajada de Estados Unidos en México puso en duda la veracidad de la información difundida por el gobierno de Luis Echeverría sobre el rescate de Figueroa, pues según el cable 1974MEXICO07855 b difundido por la organización global Wikileaks, oficiales de la sede diplomática reportaron a Washington que estaban "convencidos de que la versión oficial había sido modificada para maximizar el beneficio político del gobierno, en general, y del ejército mexicano, en particular", versión que fue publicada por Aristegui Noticias en abril de 2013, cuando se liberó el paquete Kissinger de Wikileaks, que contenía documentos de los años 1973 a 1976.

El cable 1974MEXICO05428\_b añade que, aunque el 26 de junio Cabañas demandó 50 millones de pesos por la liberación del político priista, el gobierno de Echeverría no tenía ninguna disposición por cumplir las exigencias de la guerrilla, e intensificaría la actividad militar para matarlo, con ello, "asumiendo el riesgo" de que el candidato a gobernador fuera asesinado, lo cual no sucedió, porque fue liberado el 8 de septiembre de 1974.

Figueroa enlaza con otra historia, la de Isabel Ayala Nava, la última pareja de Lucio Cabañas. Se integró a la Brigada de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres en noviembre de 1973, en la que sólo permaneció unos cinco meses, pues tuvo problemas con su embarazo. Estaba embarazada de Lucio, dos décadas mayor que ella. En septiembre de 1974, la joven tenía 13 años y dio a luz a Micaela. Un par de meses después, ella y la familia de Cabañas fueron detenidos y encarcelados en el Campo Militar Número 1, donde fue torturada por Mario Arturo Acosta Chaparro. A su hija, recuerda, este mando la sujetó de los piecitos y le puso la pistola en la cabeza. A ella la metieron a un tambo de agua fría y la abusaron sexualmente. Hasta mediados de 1976 la dejaron libre por la intervención del ya para entonces gobernador Rubén Figueroa, quien después la violó y la abandonó. Isabel consideró que fue una manera del priista de vengarse de Lucio, al tomarla a ella como un trofeo. La historia fue documentada por Proceso, con el testimonio de Ayala Nava.

El seguimiento a Cabañas muestra un informe a oficinas centrales de la CIA el 7 de mayo de 1973, en el que insinuaban su responsabilidad con otro plagio, al que finalmente no lograron ligarlo.

Señalaba el archivo que el gobierno mexicano pagaría un rescate de 80 mil dólares, además de satisfacer una demanda de transportar a 30 prisioneros a Cuba para obtener la liberación del cónsul general estadounidense Terrance George Leonhardy, de 62 años, quien había sido interceptado por dos automóviles cerca de su domicilio en Guadalajara.

"La lista de prisioneros da pocas pistas sobre la identidad de los secuestradores, que se hacían llamar 'Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo'. Los funcionarios de seguridad mexicanos creen que detrás del secuestro puede haber una familia guerrillera con una larga historia de agitación izquierdista o un grupo de ladrones de bancos al que pertenecían cinco de los prisioneros. Otra posibilidad, según los funcionarios, es Lucio.

"El grupo de Cabañas, que recientemente ejecutó a una víctima de secuestro y el verano pasado tendió una emboscada a tropas del ejército, normalmente opera en las montañas al noroeste de Acapulco, pero se cree que tiene redes de apoyo en otros lugares".

La embajada creía que el presidente Luis Echeverría se mostraba "muy preocupado por el incidente", que consideró un "golpe bajo el cinturón" a los esfuerzos de conciliación que, reunido con funcionarios estadunidenses, él pregonaba, y con los cuales el mandatario buscaba reconciliarse con estudiantes, izquierdistas v otros sectores de la sociedad mexicana que recriminaban agravios por parte del régimen.

"El secuestro también es vergonzoso para el gobierno porque el secretario de Estado Rogers tiene previsto visitar la Ciudad de México la próxima semana", cerraba el reporte.

El gobierno nacional atendió a las exigencias del grupo que secuestró al cónsul de Guadalajara -los implicados habían advertido que no negociarían y que cualquier acción para retardar el cumplimiento de las demandas terminaría con la muerte del diplomático-. Setenta y seis horas después apareció con vida. La madrugada después, el servicio secreto y la policía de Jalisco comenzaron la búsqueda de los secuestradores y detuvieron a los hermanos Alfredo y Carlos Campaña Flores, así como al ingeniero Guillermo Flores Garnica, quienes, con base en la versión oficial, planearon desde el interior de una prisión este plagio.

Estados Unidos, sin embargo, no quedó conforme con el actuar de Echeverría: "La rápida y completa capitulación del gobierno de México ante las demandas, fomenta pensamientos similares en el futuro, un factor evidente y pre-



Foto: https://memoricamexico.gob.mx/

25X1

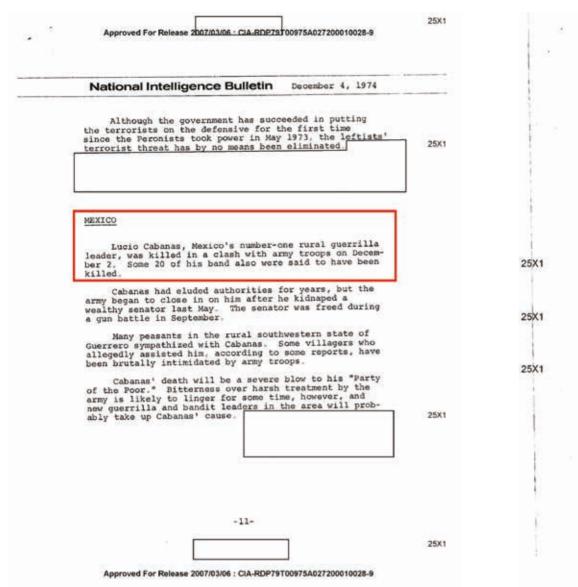

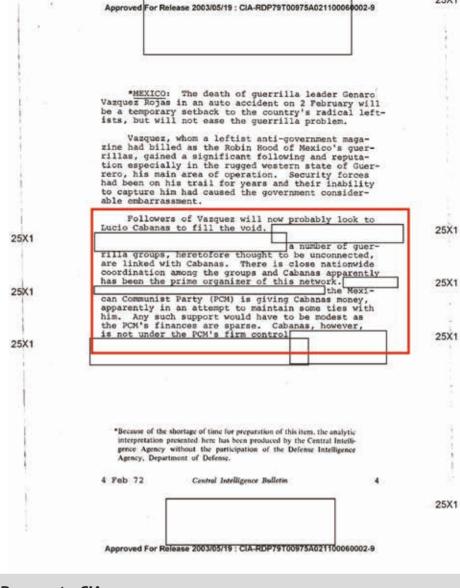

#### **Documento: CIA**

ocupante (...). Cualquiera que sea el resultado, el gobierno de México se ha debilitado en su posición pública", expuso el fax 1973mexico03082\_b, igualmente filtrado por Wikileaks.

El Boletín de Inteligencia Nacional del 4 de diciembre de 1974, conformado por cables recibidos de todo el mundo y para consulta de los altos mandos del gobierno estadunidense, dio una notificación predominantemente triunfalista sobre el seguimiento a Lucio, aunque al cierre avizoraba el crecimiento de una inconformidad social por el trato duro militar, que podía gestar nuevos movimientos:

"Lucio Cabañas, el líder guerrillero rural número uno de México, murió en un enfrentamiento con tropas del ejército el 2 de diciembre. Se dice que también murieron unos 20 miembros de su banda. Cabañas había eludido a las autoridades durante años, pero el ejército comenzó a acercarse a él después de que secuestró a un senador rico (Figueroa) en mayo pasado. El senador fue liberado durante un tiroteo en septiembre. Muchos campesinos del estado rural de Guerrero, en el suroeste del país, simpatizaban con Cabañas. Algunos aldeanos que supuestamente lo ayudaron, según algunos informes, han sido asesinados brutalmente. La muerte de Cabañas será un duro golpe para su 'Partido de los Pobres'. Sin embargo, es probable que la amargura por el duro trato por parte del ejército persista por algún tiempo, y nuevos líderes guerrilleros y bandidos en el área probablemente se sumen a la causa de Cabañas".

Los informes sobre Lucio se intercalaban con reportes sobre otras figuras de interés prioritario para EU en el mundo, así como de conflictos bélicos. Por ejemplo: "La ofensiva iraquí contra los kurdos en el noreste de Irak está llegando a su fin, según el cónsul de Estados Unidos en la ciudad de Tabriz, en el norte de Irán. Los iraquíes no han podido lograr avances significativos desde que tomaron dos ciudades kurdas a finales de agosto, y la llegada de las lluvias y la nieve del invierno está obstaculizando las operaciones

aéreas y blindadas", o "el hombre fuerte del Partido Baath, Saddam Husayn Tikriti, podría asumir pronto la presidencia". Ambos, forman parte del informe global en el que fue incluida la muerte de Cabañas.

Este boletín igualmente incluía reportes de países como China y, en América Latina, de Argentina: "el ERP (Ejército Revolucionario Popular) todavía es capaz de realizar terrorismo selectivo, como lo demuestra el asesinato de un oficial del ejército y su pequeña hija el domingo en Tucumán. Fue la novena víctima de la campaña de asesinatos del ERP contra oficiales del ejército", en una relatoría que destacaba el despliegue de tropas militares en apoyo de operaciones policiales.

Poco más de un mes de la muerte del guerrillero, otro telegrama, del 23 de enero de 1975, tiene una mención a Cabañas por un incautamiento de opioides, pero no porque afirmaran que su grupo estaba relacionado con cultivos, sino porque al ser la guerrilla a cargo de Lucio objetivo directo del gobierno mexicano, justificaban que los "esfuerzos" se centraban en combatirlos, lo cual dejó la lucha antidrogas en segundo término. Otra culpa indirecta a la guerrilla: el crecimiento del narcotráfico.

"Se cree que gran parte (de la goma de opio) proviene de los estados de Guerrero y Michoacán, en el suroeste del país, donde las recientes campañas contra la banda guerrillera del difunto Lucio Cabañas habían impedido que las autoridades centraran toda su atención en los cultivadores de amapola". La historia mostraría la colusión en esas épocas entre las cúpulas del poder en México y los que, a la postre, serían los principales cárteles del narcotráfico.

Seis días después, el 29 de enero, la CIA planteó sus propias dudas -tal cual lo había hecho antes la embajada- sobre la liberación de Rubén Figueroa y los acontecimientos que después ocurrieron.

"El rescate del senador Figueroa, también en septiembre (en ese mismo mes había sido

#### Documento: CIA

plagiado el suegro del Luis Echeverría, José Guadalupe Zuno, y liberado en un operativo supuestamente seguro), tal vez no se haya logrado únicamente mediante un tiroteo entre tropas del ejército y el grupo del difunto Lucio Cabañas, como afirma el gobierno. Hay razones para creer que el gobierno pagó un rescate de dos millones de dólares y luego simplemente ordenó al ejército que tendiera una emboscada a la banda de Cabañas tan pronto como Figueroa fuera canjeado por el dinero. Dos meses después, Cabañas murió en un tiroteo con el ejército. El efecto de la dura política del gobierno ha sido desalentar los secuestros políticos, obligando a los terroristas a recurrir a los atentados con bombas. Esto no quiere decir, sin embargo, que cuando el motivo es puramente financiero, los terroristas no puedan intentar secuestrar a un individuo rico o robar uno o dos bancos", cerraba.

En cualquiera de los casos, el cuestionamiento era por las acciones gubernamentales, además de dudar que las versiones oficiales fuera completamente fidedignas.

#### **EN BUSCA DE EXPLICACIONES**

La CIA guardó un artículo publicado el 3 de julio de 1973 en Mundo: 'La muerte del movimiento guerrillero latinoamericano', de Alan Riding, en el cual el autor y periodista británico reflexionaba sobre figuras de la insurgencia en esta citada zona del orbe. Cabañas y Ernesto "Che" Guevara, entre ellas. El texto, además, muestra las vejaciones referidas en otros informes por parte del ejército mexicano en busca del profesor y guerrillero guerrerense.

"Los campesinos no sienten ninguna lealtad hacia la guerrilla y, en todo caso, les tienen miedo. La tradición del paternalismo les ha enseñado a respetar la autoridad: por lo tanto, la noticia de la llegada de 'extranjeros' se transmite rápidamente al cacique local, y los soldados llegan poco después. Tanto el 'Che' Guevara como Carlos Lamarca murieron después de que los campesinos revelaran su paradero. 'Éramos

como un trasplante de corazón', dijo un exguerrillero. El corazón funcionó bien, pero el cuerpo lo rechazó'. Sin embargo, en casos aislados, debido a las condiciones de extrema pobreza y explotación, los campesinos han ayudado a la guerrilla. Pero esto siempre ha provocado una feroz represión de los habitantes rurales que, a diferencia de las guerrillas móviles, son muy vulnerables. Por ejemplo, en 1966 y 1967 las Fuerzas Armadas Rebeldes de Guatemala (FAR) estuvieron activas en la región de Zacapa. Sin embargo, cuando llegó la respuesta del gobierno, fueron los campesinos los que fueron fusilados indiscriminadamente. En la actualidad, en el turbulento estado de Guerrero en México, ha surgido un líder guerrillero local, Lucio Cabañas, que cuenta con el apoyo incuestionable del campesinado local empobrecido. Como el ejército no ha podido capturar Cabañas, ha adoptado una política de represión más amplia con la esperanza de poner a los protectores del líder guerrillero en su contra. El 24 de abril de este año, por ejemplo, los soldados entraron al pueblo de Piloncillos y ejecutaron a seis campesinos por dar comida a Cabañas. Obviamente se llega a un punto en el que el odio de los campesinos hacia el ejército es superado por el resentimiento hacia la guerrilla. Entonces los guerrilleros también son vulnerables".



Foto: https://memoricamexico.gob.mx/

#### LA AGENDA CULTURAL DE CLARA PARA LA CDMX

Por Guillermo Juárez / CDMX Magacín

omo parte de sus propuestas de campaña, la jefa de Gobierno electa, Clara Brugada presentó la agenda cultural que realizará durante su gobierno en la Ciudad de México y que consta de 20 puntos.

"Queremos construir una Ciudad con derechos culturales donde el acceso a la cultura no sea un privilegio, los derechos culturales son parte esencial de los derechos humanos", dijo Brugada Molina.

"Tienen como objetivo primordial para alcanzar la dignidad humana, a través de su visibilidad, promoción, protección y respeto", agregó.

Para dicho fin, la exalcaldesa de Iztapalapa expuso que, sus propuestas se conforman por tres ejes: la Ciudad como espacio de creación y expresión artística, la Ciudad con espacio público para la cultura y el turismo, y la Ciudad con memoria histórica y patrimonio cultural.

Además, trabajará en la creación de la Universidad de las Artes de la CDMX; dará continuidad a la realización de festivales y eventos culturales en el Zócalo capitalino y en otros espacios de la capital como foros, centros culturales y demás espacios públicos.

Prometió otorgar apoyos económicos y líneas de crédito a empresas culturales, así como impulsar el desarrollo del corredor cultural Teatro Blanquita-Bellas Artes.

Dijo que será importante la creación del Pasaporte Ciudad Capital que dará acceso gratuito a museos, conciertos, festivales de cine y otros más.

Propuso, fortalecer las ferias del libro para hacer una Ciudad más lectores.

Habló de reconocer, los derechos de los trabajadores de la cultura y desarrollar el denominado Festival Tiempo de Mujeres, el cual, dijo será emblema de la Ciudad de México.

Otro de los objetivos planteados, es el de convertir a la Ciudad en la galería abierta "más grande del mundo", a través de la creación de murales en espacios públicos y en los mil kilómetros de los llamados senderos seguros.

#### DETONANTE PARA LATRANSFORMACIÓN

Para Clara Brugada, lo anteriormente expuesto busca que, las actividades en materia cultural se conviertan en el detonante de la "transformación" en la capital del país.

Asimismo, incluir, la oferta cultural en las 100 utopías que se construirán en las Alcaldías, y que los eventos gratuitos no solo en sean en el Zócalo.

Otra propuesta, es la creación de la ciudad multicultural para potenciar pueblos indígenas y originarios con programas exclusivos, además de un programa musical para las escuelas y que tengan todos los instrumentos musicales para la creación de orquestas infantiles y juveniles.

Aseguro que, su Gobierno mantendrá, la cultura como elemento vivo en el paisaje urbano y que cumpla con la función de fortalecer el tejido social.

"El arte y la cultura son poderosas herramientas para la transformación, así que transformaremos la ciudad a través de la cultura. Un gobierno de izquierda debe garantizar la libertad creativa", dijo la próxima mandataria capitalina.



Foto: X / Brugada

## **MENSAJE POLÍTICO**



www.cdmx.info

## LA EMANCIPACIÓN DE TABOADA

Por Alejandro Lelo de Larrea

espués de que en los comicios del pasado 2 de junio Santiago Taboada obtuvo 2 millones 161 mil votos para la Jefatura de Gobierno hay que hacerse varias preguntas: ¿Todavía debe seguir siendo subordinado político de Jorge Romero?, el hasta ahora mandamás del panismo en la Ciudad de México. ¿Esa tal cantidad de votos, ese enorme capital político le alcanza a Taboada para emanciparse y construir por sí mismo lo que sigue en su carrera política? No se trata de traiciones, ni de rupturas, sino de un paso natural, una separación por acuerdo mutuo, en la que concluyan en muy buenos términos, con esa comprensión de que ambos tienen que ir a su siguiente etapa política. El mismo Romero se perfila favorito para presidir el PAN a nivel nacional.

Otra pregunta que hay que hacerse: ¿Taboada estará dispuesto a su emancipación?, porque de lo que no parece haber duda que si no lo hace simple y llanamente posiblemente se estancará, siempre bajo la sombra del jefe máximo del panismo capitalino.

En la entrega de ayer de esta columna, dije que todo el modelo panista actual se agotó el pasado 2 de junio. En la CDMX no les fue mal, en comparación de la aplanadora que les pasó encima en el país a ellos y a sus aliados, el PRI y el PRD, que van irremediablemente hacia su extinción, o en el mejor de los casos a ser partidos testimoniales.

Nunca otro candidato del PAN había tenido tanto éxito en demarcaciones que son dominio de Morena, como lo logró Taboada en Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza, Iztacalco, por citar algunos casos. Antes de esto, los panistas ni siquiera acudían a esas regiones chilangas.

La refundación del PAN capitalino pasa, quiérase o no, por el relevo de Romero, porque ya dio hasta donde tenía que dar. Taboada es un personaje que bien puede tomar ese liderazgo, pero no en el quítate tú para que me ponga yo. Si no lo hace con una profunda reflexión, diagnóstico serio, y aceptación de la decadencia del PAN, no va a poder rescatar a este partido, que ha sido de enorme relevancia en la historia de México desde 1939.

Si no hay acuerdo de emancipación, Taboada va a estar atado de manos en la estructura panista, porque Romero la controla en su totalidad. Además, dentro de la estructura del partido, Taboada no sería un factor de cambio, sino el quítate tú para que me ponga yo. Tiene que ser desde afuera de la estructura del partido desde donde encabece esa refundación del PAN, que puede incluir cambio de nombre y de colores, pero sobre todo retomar sus principios de doctrina históricos, y sin perder identidad -como le ocurrió en sus alianzas con el PRI y el PRD-, adecuarse al tramo que viene hasta la mitad del este siglo 21, en que su generación va a ser fundamental para la vida de México. Eso es lo que debe construir Taboada, ese es el tamaño de su reto, más que quedarse en una chambita en el partido, buscar un cargo de diputado, de senador. Como él mismo lo dice, debe encabezar lo que llama "la resistencia".

Taboada también puede ser una figura muy importante para la consolidación de la unidad entre los alcaldes de las cinco demarcaciones que ganaron y así garantizar que gobiernen más allá del 2027: Cuauhtémoc, con Alessandra Rojo de la Vega; Coyoacán, Givoani Gutiérrez; Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe; Benito Juárez, Luis Mendoza, y Cuajimalpa, Carlos Orvañanos. Incluso, ayudarle a Lía Limón para lograr la nulidad en la Álvaro Obregón. Seguramente pronto se sabrá lo que hará Taboada. Lo veremos. (Esta columna se va de vacaciones. Volvemos el 1 de julio)

# **GLORIETA DE COLÓN**

# **BATRES DEBE SERENARSE Y** SI NO, QUE LO SERENEN

su corto gobierno en la CDMX, Martí Batres debería serenarse o que ya

de plano lo serenen Clara Brugada o incluso Claudia Sheinbaum, porque sigue de peleonero. El martes fue abucheado en un evento en Coyoacán por gente que participó en la campaña de la ex priísta y hoy morenista Hannah de Lamadrid, a quienes les devolvió la rudeza innecesaria. "Yo entiendo bien que todavía hay algunos que no se curan las heridas de

n la recta final hace dos semanas, les doy un abrazo fuerte, los abrazo, ya se recuperarán...". Predecible, Batres cayó en la provocación. No hay que descartar que rechiflas en su contra puedan repetirse de aquí al 30 de septiembre que se va. Ojalá nos dé ejemplo de estoicismo y se aguante, aunque francamente lo dudamos.

#### TRES NOTICIAS DEL IECM

La buena, la mala y la fea para el IECM. Sus políticas son sustentables y cuidan el dinero, porque lograron recuperar para reutilizar el 90% de los materiales electorales que

de por sí ya habían sido rehabilitados, con lo que además evitan la generación de residuos plásticos y metálicos. La mala: con esto no recuperan algo que les urge más: la credibilidad y confianza, después del regalazo que le dieron a Morena de siete diputaciones plurinominales. La noticia fea: que no van a recuperar esa credibilidad, porque el IECM está, literalmente, tomado por la "4T", empezando por su presidenta, Patricia Avendaño.

#### **DE PRIMARIA PARA DOCTORADO**

Aunque la critiquen e incluso sea la burla en redes sociales, seguramente Sandra Cuevas, la ex alcaldesa de la Cuauhtémoc, está contenta de que se hable de ella. Ahora fue porque posteó una imagen con útiles escolares de los que se usan en primaria, todos nuevos, empaquetados, y dijo que está escribiendo ya la parte final de su tesis de doctorado. A la mejor extraña aquellas épocas de primaria y secundaria, en que ella misma ha confesado que la corrían de todas las escuelas por peleonera. (Esta columna se va de vacaciones. Nos vemos el 1 de julio)



**Foto: GCDMX** 

# SE CUADRIPLICAN **TODOS LOS PRECIOS DE ALIMENTOS PERECEDEROS**

n diversas ciudades y regiones los costos del chayote, los ejotes qué antes eran tan económicos, los chícharos y las naranjas son exorbitantes. Madres de familia, dueños de pequeñas fondas y hasta líderes sociales aseguran que por el pretexto de que la inflación y el dólar van al alza, todo sube de precio.

Un chayote costó ayer 38 pesos a 100 pesos el kilo y las otras verduras van por estilo. El litro de jugo de naranja en 85 pesos y el argumento es que todo ha subido. El kilo de carne y pollo volvió a incrementarse un 25% en solo 3 días.

El precio del ejote esta por las nubes prácticamente en 65 pesos, el chayote en 85 pesos, y el chícharo que hasta hace unos días era de las verduras más económicas hoy se oferta en 100 pesos el kilo.

Respecto del pollo que es un alimento de consumo diario se cotiza ya en los 90 pesos el kilo y en el caso de las pechugas se cotizan hasta en los 140 y 155 pesos por pieza.

Tras un recorrido por diversas zonas y colonias del Valle de México fue posible corroborar que el precio de las naranjas literalmente está hasta en 85 pesos por tres kilos y en el caso de un jugo de naranja de medio litro, ayer se cotizaba en 35 pesos y el litro hasta en 85 pesos dependiendo el lugar y la alcaldía en el Estado de México.

El kilogramo de carne para asar ayer ya se ubicó en los 210 pesos cuando la semana pasada el mismo producto estaba en los 165 pesos, es decir, que subió de precio un 35% en solo 4 días. En un recorrido realizado por las alcaldías Cuauhtémoc,

Por Luis Carlos Silva Benito Juárez, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Azcapotzalco fue posible corroborar que el chayote, el cilantro, los chiles serranos, el pollo fresco y los mariscos tienen un costo 35% más alto que el día del padre que se celebró el pasado domingo

> Berenice Romero líder social de la co-Ionia Álamos en la alcaldía Benito Juárez reveló que ni la Profeco, ni la dirección de regulación de mercados en las diversas alcaldías suele aplicar revisiones y operativos para verificar porque están tan caros diversos perecederos.

> En el Estado de México fue posible verificar que los mismos productos como son el chayote, los chiles serranos, el aguacate, el cilantro y el azúcar siguen subiendo de precio cada semana entre un 18 y un 25%.

> En Coacalco, Tultitlán, Ecatepec, Naucalpan y Atizapán de Zaragoza es notorio ver que las amas de casa, las dueñas de fondas pequeños restaurantes y taquerías deben gastar mucho en sus productos para la elaboración de salsas, quisados y otros alimentos. Uno de los argumentos no válidos que ofrecen los comerciantes es que, por la aguda seguía, el aumento del dólar y la inflación todo ha ido subiendo gradualmente hasta tener los precios exorbitantes que hoy en día se tienen en las tiendas, misceláneas y pequeños negocios o verdulerías.

> En la zona metropolitana del Valle de México igualmente no existe ninguna autoridad que regule el aumento de precios, lo sancione o detenga dijeron lideres sociales

> Fuente: Consumidores, amas de casa y



**Foto: Cuartoscuro** 



Afectaciones en el municipio de Santa Catarina, en la la ciudad de Monterrey, Nuevo León, debido a las precipitaciones por el paso de la tormenta 'Alberto'. (Foto EFE)

### "ALBERTO" SE DEGRADA A DEPRESIÓN TROPICAL; DEJA 4 MUERTOS, LLUVIAS, **INUNDACIONES Y CIERRE DE CARRETERAS**

Por Redacción / El Independiente

onterrey (EFE).- Las lluvias por la tormenta tropical Alberto en Monterrey, norte de México, han dejado hasta ahora un saldo de cuatro personas fallecidas, inundaciones, carreteras cerradas, poblaciones incomunicadas, ríos y arroyos desbordados, así como una captación importante de agua en

Las precipitaciones por este fenómeno meteorológico durante las últimas horas también han provocado una intensa actividad de las corporaciones de rescate, Protección Civil y el Ejército mexicano, así como de la Guardia Nacional, que implementaron el denominado 'Plan DN-III-E' para emergencias por desastres naturales.

Las primeras víctimas mortales fueron tres menores de edad, quienes perdieron la vida en dos hechos distintos en los municipios de Monterrey y Allende.

El primer caso, un menor de 15 años, quien cayó en el cauce del Río La Silla, en la ciudad de Monterrey, la más poblada en el norte del país, cuando fue a buscar un balón con el que jugaba fútbol.

En Allende, al sur de Nuevo León, dos menores que viajaban en una bicicleta se electrocutaron cuando tocaron un poste de energía eléctrica.

La cuarta víctima mortal fue un hombre del municipio de El Carmen, quien falleció electrocutado mientras realizaba una reparación eléctrica en su domicilio en medio de las intensas precipitaciones.

Además, las lluvias han provocado el desborde de ríos y arroyos, como en el municipio de Linares, al sur del norteño estado de Nuevo León, en donde se desbordó el río Pablillo, e inundó decenas de hogares, por lo que sus habitantes tuvieron que ser evacuados.

#### **ALBERTO SE DEGRADA A DEPRESIÓN** TROPICAL, PERO AÚN DEJA LLUVIAS **TORRENCIALES EN MÉXICO**

Alberto, se degradó ayer jueves de tormenta a depresión tropical a su paso sobre el noreste de México, donde aún dejará lluvias "torrenciales", avisó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

"Alberto, ahora como depresión tropical, se localiza en tierra sobre San Luis Potosí. Su amplia circulación producirá lluvias puntuales torrenciales en zonas del noreste del país, así como lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el noroeste, norte, occidente, centro y oriente mexicano", indicó en un boletín.

Tras tocar tierra a las 4:30 hora local (10:30 GMT) en Ciudad Madero, en el fronterizo estado de Tamaulipas, el fenómeno estaba a 50 kilómetros al oeste-noroeste de Ciudad Valles, San Luis Potosí, y a 155 kilómetros al oeste de Tampico, Tamaulipas, expuso el reporte.

Por ahora, presenta vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de hasta 75 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el oeste a 30 kilómetros por hora, según el SMN.

Los estados más afectados son Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en la frontera noreste de México con Estados Unidos, además de San Luis Potosí, Puebla y Veracruz, donde hay lluvias "puntuales torrenciales", de 150 a 250 milímetros, indicó el pronóstico.

También prevé viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y posible formación de trombas marinas en Tamaulipas y Veracruz,

Asimismo, habría rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.

Y, alertó el SMN, podría haber torbellinos en Zacatecas, Durango y Jalisco, además de oleaje de 2 a 3 metros de altura en Tamaulipas y Veracruz.

Ante el fenómeno, el Gobierno de Nuevo León declaró "alerta máxima" porque el ciclón dejaría inundaciones en Monterrey, la segunda mayor ciudad del país, donde suspendió el transporte público, clases y labores no esenciales.

#### CONFIDENTE EMEEQUIS



# LA DEA Y EL BANCO **FANTASMA**

aue genera en los mercados ilegales es un reto para los bandi-

La DEA acaba de desmontar

una red del cártel de Sinaloa

en Los Ángeles, California, que

utilizaba un banco clandestino

chino para colocar los ingresos

de la venta de droga al

menudeo. El banco chino

funcionaba, también, para

dotar de recursos a personajes

de aquel país acaudalados

dos. Las compras de cargamentos de droga se hacen en efectivo y muchas veces se tienen que pesar los costales con dólares para hacer la transacción de manera veloz.

Pero esos millones de dólares hay que lavarlos, ingresándolos al sistema financiero para poder hacer inversiones.

En esta situación participan expertos que ayudan a los capos, muchas veces en complicidad con empleados de los bancos o de diversas agencias.

Entre 2006 y 2010, el Departamento de Justicia de Estados Unidos detectó, en

un banco de alcance internacional, el blanqueo de capitales, producto del tráfico de drogas, por un monto de 881 millones de dólares.

Conviene tener presente, de igual forma, la detención de Zhenly Ye Gon, en su residencia en Lomas de Chapultepec, y a quien se le incautaron 200 millones de dólares y siete millones de mexicanos,

la cifra más grande en lo que respecta a un aseguramiento, en efectivo, hecho por las autoridades.

Ye Gon también se dedicaba al negocio de la importación de productos químicos desde China, pero las autoridades detectaron que había desvíos que terminaban en los laboratorios clandestinos de fabricación de drogas de diseño.

Es decir, la relación de las organizaciones delictivas chinas y mexicanas es antigua, pero en Estados Unidos acaban de descubrir y desmantelar todo un esquema que de alguna forma es novedoso, y que da cuenta de las capacidades de adaptación de los delincuentes ante los cada vez más estrictos protocolos, en el ámbito internacional, para evitar el lavado de dinero.

La DEA acaba de desmontar una red del cártel de Sinaloa en Los Ángeles, California, que utilizaba un banco clandestino chino para colocar los ingresos de la venta de droga al menudeo. El banco chino funcionaba, también, para dotar de recursos a

over el personajes de aquel país acaudalados, que pueden viajar al extranjero, pero tienen prohibido hacer traslados de divisas mayores a los 50 mil dólares anuales.

Se deposita en una cuenta en China y se recibe el dinero en Estados Unidos previo cobro de una comisión menor de la que obtienen otros grupos dedicados al lavado

Con esto se evaden las restricciones del gobierno chino y se pueden realizar compras de artículos de lujo, matrículas escolares, servicios turísticos y compra de propiedades.

Pero el cártel de Sinaloa utilizaba a la red clandestina, para comprar los precursores químicos que se utilizan en la fabricación de drogas de diseño y para suplir a los esquemas tradicionales que contem-

> plan la utilización de cajas y costales para que los dólares lleguen a México y sean utilizados en las operaciones de la organización.

El fiscal federal en Los Ángeles, Martín Estada, al analizar el golpe que les dieron a las organizaciones criminales, por medio de la operación Fortune Runner, hizo énfasis en que con esto se rompe todo un es-

quema que propicia violencia y muerte.

Para los investigadores del caso es una línea que inicia con la compra de precursores químicos, su procesamiento en laboratorios clandestinos, su trasiego a Estados Unidos, la venta en las calles, el ingreso de efectivo en el banco chino y su retorno en diversas mercancías.

Hay 24 detenidos, el negocio que se desmontó es de alrededor de 50 millones de dólares. Es probable que la DEA logre más capturas y es muestra de que la cooperación entre países puede dar resultados.

Pero al mismo tiempo es un indicador de la extensión y potencia de los grupos criminales dentro de Estados Unidos y de los niveles de protección que debieron obtener para poder desarrollar todo un sistema bancario en las sombras.

Para México es también una buena noticia, porque corta con un flujo de recursos que podrían terminar en circuitos legales, pero con la marca y las presiones asociadas a su origen.



#### **Foto Archivo Cuartoscuro**

### **EU, DE MANERA ILEGAL, TOMA MUESTRAS** DE ADN DE MIGRANTES Y CUALQUIER **DETENIDO: GEORGETOWN LAW**

n nuevo informe del Centro de Privacidad y Tecnología, Raiding the Genome: How the United States Government Is Abusing Its Immigration Powers to Amass DNA for Future Policing, es el primer análisis en profundidad de la drástica expansión, después de un cambio de norma del Departamento de Justicia en 2020, de un programa masivo del Departamento de Seguridad Nacional para tomar ADN de miles de personas todos los días.

El programa del DHS opera esencialmente sin supervisión, y el ADN que toman se utiliza para la vigilancia y el procesamiento criminal.

Según una norma del Departamento de Justicia de la era Trump (dejada en vigor por la administración Biden), el DHS puede exigir muestras de ADN de cualquier persona que la agencia "detenga".

Si bien, limitar la recolección de ADN del DHS sólo a aquellos que la agencia detiene puede parecer una limitación grave, nuestro informe concluye que no es nada de eso.

El término "detenido" en el contexto de la inmigración es amplio y vago, por lo que, en la práctica, casi nadie está categóricamente excluido de la recolección de ADN por el requisito de que primero sea "detenido".

Una vez que el DHS recolecta ADN, envía las muestras al FBI, donde el FBI agrega perfiles creados a partir de las muestras a la base de datos de ADN de la policía criminal del país, CODIS, y almacena las muestras indefinidamente.

Una vez en CODIS, los perfiles pasan a ser accesibles a la policía a nivel local, estatal, federal e internacional para su uso

Por Redacción / El Independiente en investigaciones criminales. Basándose en más de un año y medio de investigación, el informe llega a las siguientes conclusiones clave:

- Desde 2020, el DHS ha agregado más de 1,5 millones de perfiles de ADN a la base de datos nacional de aplicación de la ley (CO-DIS), un aumento del 5000 % en solo 3 años.
- El DHS engaña e intimida a las personas para que recopilen su ADN.
- El DHS está recopilando ADN principalmente de personas de color.
- Esta expansión masiva del poder federal de recolección de ADN es el resultado de varios juegos de manos administrativos de bajo perfil, no de un debate democrático abierto.
- El gobierno está explotando sus poderes de inmigración para recolectar material genético a un ritmo que no sería posible utilizando poderes policiales criminales.
- El programa de recolección de ADN del DHS viola desenfrenadamente los derechos de la Cuarta Enmienda de quienes están sujetos a él.
- El gobierno guarda muestras de ADN indefinidamente. Esto es extremadamente arriesgado, dados los rápidos avances en la tecnología del ADN, la falta de límites legales estrictos sobre lo que el gobierno puede hacer con esas muestras y la creciente inestabilidad política en Estados Unidos.

El informe concluye pidiendo a la administración Biden y al Congreso que pongan fin de inmediato a este programa.

Esperamos que la información descubierta en este informe ayude a los organizadores y defensores que trabajan para resistir las prácticas gubernamentales de vigilancia y recopilación biométrica. Juntos, debemos impedir que el DHS ataque el genoma.



Foto: EFE (Imagen ilustrativa)



#### **POR LA ESPIRAL**



# ¿QUIÉN PAGARÁ LAS PENSIONES?

a vieja Europa A COLACIÓN encuentra demográficamente en una trampa de tasas de crecimiento cero y una población con mayores de

70 años cada vez más longevos. Además, se aprecia un cambio de ciclo.

Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, la generación de Baby Boomers coadyuvó a la reconstrucción y el fortalecimiento de la economía europea; le ha seguido la generación X que ha vivido el ensanchamiento de la clase media y el acceso a muchas comodidades, incluso endeudándose, por encima de sus posibilidades. En cambio, las generaciones más jóvenes como son la Milennial y la generación Z, sufren abruptas inestabilidades en el mercado laboral con la incertidumbre de no tener un horizonte claro, ni en lo económico, ni en lo laboral.

Son generaciones que han demorado en emanciparse de sus padres y que esperan heredar de sus abuelos y de sus padres, para

compensar la estrecha situación en la que viven: experimentan una menor capacidad de ahorro y un menor acceso al endeudamiento al largo plazo porque su propio escenario laboral y sus ingresos precarios se lo impiden.

Le pregunté al respecto a Alejandro Macarrón Larumbe, coordinador del Observatorio Demográfico, de la Universidad SEU San

Pablo y él me habló de la notable brecha generacional en materia de gasto y de ahorro.

En la opinión del experto español: "Resulta interesante porque vemos a los mayores ahorrando más en el caso de que tengan un buen nivel de rentas y también consumen menos de casi todo; menos ropa, menos automóviles, menos de todo.

Aquí en España, el 80% de los jubilados ahorran su pensión porque de forma natural ya no necesitan gastar tanto.

Y es verdad que durante años y años aquí los tipos de interés estuvieron bajísimos y si eres joven quieres comprar una casa, un automóvil y entonces tomas financiamiento al 1%; en cambio, para un mayor eso le da igual porque simplemente no lo necesita, así es que ahorrará más".

Macarrón Larumbe me recordó que, en España, en la última crisis económica, hubo desempleo y mucha gente se quedó en el paro, bajaron los salarios, perdieron sus bonus y las empresas cerraron, pero las pensiones eran intocables.

¿Qué significa? Sobre todo, que España cada vez dedica más del PIB a pensiones y eso tiene un efecto dañino en la propia crisis.

Por no obviar, añade el demógrafo, otros efectos: "También tiene efectos electorales.

Los pensionados y jubilados en España son ya la cuarte parte de los votantes teóricos y votan más que la media tienen un poder electoral tremendo, los políticos lo saben; de hecho, España está gastándose cerca del 20% de lo que produce para atender a la población mayor".

Después está la población

joven formada por los

millennials y la generación Z

que enfrentan un creciente

panorama de incertidumbre,

con trabajos precarios, un

futuro nebuloso, bajos salarios;

y cada vez más jóvenes que ni

estudian ni trabajan y muchos

todavía viviendo en casa de

sus padres

Después está la población joven formada por los millennials y la generación Z que enfrentan un creciente panorama de incertidumbre, con trabajos precarios, un futuro nebuloso, bajos salarios; y cada vez más jóvenes que ni estudian ni trabajan y muchos todavía viviendo en casa de sus padres.

¿Hay un riesgo de que ellos no aporten como debe ser para su propia jubilación futura? Macarrón Larumbe cree que existe, por supuesto, porque ahora mismo hay un problema con estas generaciones en la sociedad española.

"Los pensionistas tienen una situación bastante buena, las personas de mediana edad que ya están establecidas en empleos en España tienen legislaciones a favor del trabajador que lleva muchos años trabajando entonces el despido es muy caro.

En cambio, los jóvenes que están intentando entrar tienen más dificultades para todo.

Incluso, los propios datos de la edad de emancipación son reveladores", me dijo.

Otro dato interesante tiene que ver con

las expectativas demográficas: el Instituto Nacional de Estadística (INE) refirió que España ganará 5 millones de habitantes en los próximos 50 años, pero la mayoría -casi todosserán inmigrantes, Macarrón Larumbe pidió ser precavidos con dichas estimaciones en las que habrá que ver cómo evoluciona la tasa de fecundidad y de

mortalidad. "La gente no emigra a un país envejecido y estancado".

¿Cómo está la situación de la inmigración en España? El directivo desmenuza el panorama: "Para empezar es muy poco cualificada y por tanto, no desempeña empleos de alta productividad y aporta poco dinero en impuestos y cotizaciones sociales.

El extranjero medio aporta menos de la mitad que un español.

Las sociedades humanas tienen una capacidad de asimilación de diversidad limitada no es pequeña pero tampoco es ilimitada depende de donde vengan; la gente de Europa del Este ya no está viniendo como antes porque están desarrollándose, también han bajado los flujos de latinoamericanos. Es decir, que el panorama actual y futuro de la inmigración en España serán sobre todos flujos de africanos y asiáticos casi todos musulmanes o budistas o taoístas contrarios a las creencias del catolicismo.

Y es para pensárselo porque la cultura española descansa en el basamento del catolicismo, basta ver la fastuosa v sensible. celebración de la Semana Santa.

Por no obviar que la integración de estos grupos de inmigrantes es mucho más difícil, o en muchas ocasiones no sucede, solo se suman a otros que como ellos ya están en el país ibérico y preservan sus tradiciones.

Desde luego que este choque tiene un impacto económico, laboral y social trascendente en el tejido de una España vaciada, poco emancipada y con precariedad laboral.

¿Quién pagará las pensiones?



Migrantes acompañados de activistas permanecen en las principales plazas en la ciudad de Tapachula, Chiapas. (Foto EFE)

## **MIGRANTES Y ACTIVISTAS LAMENTAN** ABANDONO, EN EL DÍA DEL REFUGIADO

Por Redacción / El Independiente

apachula (EFE).- Activistas y migrantes varados en la frontera sur de México, el tercer país con más solicitantes de asilo del mundo, denunciaron falta de atención a propósito del Día Mundial del Refugiado, que se conmemoró ayer jueves.

Entre los problemas que denuncian en Tapachula, la principal urbe del límite de México con Centroamérica, están la discriminación de las autoridades mexicanas, los crecientes operativos del Instituto Nacional de Migración (INM) y los efectos políticos de la presión de Estados Unidos.

Además, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) declaró en septiembre pasado a la frontera entre México y Éstados Unidos como "la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo", con más de 686 migrantes fallecidos o desaparecidos en 2022.

#### **MUCHAS SOLICITUDES DE ASILO Y POCA RESPUESTA**

Las solicitudes ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) cayeron un 41,9 %, hasta 36.860 de enero a mayo en México, que en todo 2023 reportó un récord de 140.982, un aumento del 18,2 % y la tercera cifra más alta del mundo tras Estados Unidos y Alemania, según el Gobierno mexicano.

Pero la Comar reconoce que este 2024 apenas ha resuelto cerca de uno de cada tres casos, 12.709, una situación que ilustra el cubano Pedro Antonio Concepción, quien denunció que el organismo "borró a su esposa" del sistema con el argumento de que no llegó a tiempo para firmar como lo hacía cada semana.

"Entonces ya son ocho meses que lleva aquí (en Tapachula), ahora tiene que esperar de nuevo el proceso para la solicitud de asilo, por lo que estamos en eso para volver empezar", contó a EFE.

Esta familia tiene un hijo con una hernia inguinal, por lo que buscan regularizarse y trasladarse a Ciudad de México para tratarlo, pero no encuentran la forma de avanzar.

"Tengo la residencia como refugiado, puedo acogerla, pero no sé el mecanismo porque no te orientan sobre qué se debe hacer, si es que hay que ir a Migración (el INM) o a otro lado", manifestó.

# LA ESPERANZA DE QUEDARSE EN

El Gobierno mexicano ha argumentado que muchas solicitudes de asilo no se procesan porque corresponden a migrantes que usan al país como mera ruta de tránsito hacia Estados Unidos.

Pero Laish, brasileña con tres meses de embarazo, solicitó este Día Mundial del Refugiado mejores oportunidades para las mujeres que buscan quedarse en México porque en Tapachula no cuentan con un lugar para dormir, trabajar y cubrir sus necesidades básicas, como promete López Obrador.

"Vamos a esperar el documento para poder vivir una vida mejor, queremos una casa, porque vivimos aquí (en un campamento) y estoy sudando, esperando un documento porque todavía no se sabe qué documento va a ser y tenemos que aguardar. Nosotras, las mujeres, le pedimos al Gobierno que nos pueda ayudar, sinceramente", dijo.

Además de las usuales nacionalidades de Centro y Suramérica que suele haber en México, también hay cada vez más migrantes de África, como Carlos Mananga, originario de Angola.

El africano consideró que sí hay motivos para celebrar el Día del Refugiado porque "no es nada fácil" llegar a México tras un trayecto de nueve países en el que muchas personas mueren.

"Acá en México estamos buscando un trabajo, porque no tenemos nada, necesitamos una vida mejor, sin depender de la gente, necesitamos trabajo, educación, salud y tener una vida mejor y prestar una vida mejor a la gente, porque tienen una ley de derechos humanos y todos nosotros somos iguales", señaló.

# SÓLO UNOS 50 SECUESTRADOS POR HAMÁS SIGUEN VIVOS, SEGÚN FUNCIONARIOS DE EU

Por Redacción / El Independiente

ashington (EFE).- Sólo unos 50 rehenes de los aproximadamente 250 que Hamás secuestró en Israel el 7 de octubre pasado siguen vivos, según informaron funcionarios estadounidenses al diario The Wall Street Journal.

Los datos fueron ofrecidos por mediadores en las conversaciones sobre los rehenes y por un funcionario estadounidense familiarizado con información de inteligencia, según precisa este jueves el diario.

El rotativo recuerda que, de los aproximadamente 250 secuestrados en el ataque liderado por Hamás en territorio israelí, 116 continúan cautivos, pero esta cifra incluye a los que se cree que

están muertos. Israel ha confirmado oficialmente que de esos 116 secuestrados, 43 están muertos.

Hasta ahora han sido rescatados con vida por el Ejército israelí siete rehenes y otros 109 han sido liberados por razones humanitarias o intercambiados por presos palestinos en cárceles israelíes durante la tregua de noviembre pasado.

En los ataques del 7 de octubre pasado, murieron además unas 1.200 personas, muchas de ellas asistentes a un festival de música que se celebraba en el sur de Israel.

Los atentados desencadenaron una ofensiva israelí que, según el gobierno de Gaza, en manos de Hamás, ha acabado con la vida de más de 37.000 personas, la mayoría de ellas mujeres y niños.



Foto: EFE

# PUTIN NO DESCARTA SUMINISTRAR ARMAS A COREA DEL NORTE COMO HACE LA OTAN EN UCRANIA

Por Redacción / El Independiente

oscú (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, no descartó ayer jueves suministrar armamento a Corea del Norte en respuesta a la entrega de armamento moderno a Ucrania por parte de los países de la OTAN.

"Nosotros nos reservamos el derecho a suministrar armas a otras regiones del mundo. Y esto tampoco lo descarto a la vista de nuestro acuerdo con la República Popular Democrática de Corea", dijo Putin durante una rueda de prensa al término de su visita a Vietnam, transmitida por la televisión pública rusa.

Putin aseguró que "los occidentales proporcionan armas a Ucrania y a partir de entonces dicen que ya no controlan nada, y no importa cómo son usadas". "Pues nosotros también podemos decir que hemos suministrado algo a alguien y después no nos hacemos cargo de nada", dijo.

En cuanto al acuerdo de asistencia mutua en caso de agresión suscrito este miércoles con

Pionyang, Putin le quitó hierro, aduciendo que "no es nada nuevo".

"Hemos suscrito este acuerdo debido a que el antiguo ha dejado de existir. Y en el anterior acuerdo de 1961 era todo lo mismo, no hay ninguna novedad", afirmó.

Aunque admitió que "en el contexto actual esto parece algo extraordinario", añadió que "casi no hemos cambiado nada" y que la situación en el mundo exige reforzar legalmente las relaciones con los socios de Rusia, especialmente en Asia.

Corea del Sur "no tiene por qué preocuparse, ya que nuestra ayuda militar en virtud del acuerdo que firmamos sólo se plantea si en relación con uno de los firmantes del documento se comete una agresión. Por lo que yo sé, la República de Corea no planea una agresión contra Corea del Norte", señaló.

Putin subrayó que, en realidad, el acuerdo que firmó con el líder norcoreano, Kim Jong-un, será "un factor de disuasión para que la crisis (coreana)" no se traduzca en un conflicto armado.



Foto: EFE



Foto: EFE

#### ACTIVISTAS ANTI-NETANYAHU CORTAN AUTOPISTAS DE ISRAEL Y PROTESTARÁN FRENTE A LAS CASAS DEL PRIMER MINISTRO

Por Redacción / El Independiente

erusalén (EFE).- Manifestantes contra el Gobierno de Benjamín Netanyahu, que piden comicios anticipados y la liberación de rehenes de Gaza, cortaron ayer en la mañana varias autopistas de Israel, a modo de anticipo a las protestas convocadas frente a las residencias del primer ministro en Cesárea y Jerusalén.

Se trata de la quinta jornada de protestas, con las que los organizadores buscan movilizar a un millón de personas durante el transcurso de lo que han denominado una "semana de disrupción", así como la celebración de comicios antes del primer aniversario del ataques de Hamás el 7 de octubre.

En Tel Aviv, docenas de manifestantes bloquearon esta mañana la autopista Ayalon, entre ellos algunos de los familiares de los 116 rehenes aún retenidos en Gaza; ocho meses y medio después de los ataques de Hamás que dieron inicio a una devastadora guerra.

A la altura de Cesárea, en el norte del país y donde Netanyahu tiene su segunda residencia, una protesta ciudadana cortó hoy la carretera 65, y un poco más arriba cerca de Maagan Michael, bloquearon la autopista costera 2, alzando un cartel que dice "paren al Gobierno de la destrucción", según imágenes.

A principios de semana, el lunes y el martes, se produjeron protestas masivas en los alrededores de la Knésest (Parlamento israelí) en Jerusalén, que terminaron con personas hospitalizadas y cerca de una decena de detenidos en enfrentamientos con la Policía.

Y el día anterior, en una protesta frente a la residencia de Netanyahu -también en Jerusalén- terminó con enfrentamientos con policías de paisano, tres personas heridas y al menos ocho arrestados. Entre ellos, una médico voluntario sufrió una lesión en el ojo causada por el uso policial de un cañón de agua.

Desde hace meses, miles de israelíes críticos con la gestión del primer ministro han salido cada sábado a las calles de Tel Aviv y Jerusalén para pedir su dimisión y la convocatoria de elecciones anticipadas.

En los últimos meses, además, al movimiento antigubernamental se ha unido el de las familias de los rehenes israelíes en Gaza, que piden un acuerdo de alto el fuego que permita liberar a sus seres queridos antes de que sea demasiado tarde.

## ABOGADOS DE TRUMP PIDEN QUE SE RETIRE DEL CASO EL JUEZ QUE PRESIDIÓ SU JUICIO POR FRAUDE

Por Redacción / El Independiente

ueva York (EFE).- Los abogados del expresidente Donald Trump pidieron ayer al juez Arthur Engoron que renuncie al caso de fraude empresarial que presidió contra su cliente basándose en una investigación abierta contra el magistrado tras conocerse una conversación que sostuvo con un abogado de bienes raíces.

Los abogados del equipo de defensa de Trump, Alina Habba y Clifford Robert, acudieron ante el Tribunal Supremo con una moción de 24 páginas en la que señalan que el juez no les notificó de dicha conversación, y que tras salir a la luz pública en mayo en la cadena WNBC, motivó que la Comisión de Conducta Judicial iniciara una investigación sobre Engoron.

De acuerdo con WNBC, que cita fuentes familiarizadas con la investigación, se está evaluando si Engoron participó en una conversación inapropiada sobre el caso con el abogado Adam Leitman Bailey tres semanas antes de emitir su fallo de culpabilidad tras concluir el juicio. La Comisión pidió a Bailey que entregara cualquier correo

electrónico y texto que pudiera haber intercambiado con el juez Engoron.

El pasado febrero Engoron ordenó a Trump y sus empresas pagar casi 355 millones de dólares en ganancias por su fraude, o "ganancias mal habidas" en un juicio en que el magnate inmobiliario y sus empresas, sus dos hijos mayores y un exalto ejecutivo fueron también acusados.

Los cargos por los que fue declarado culpable, que fueron presentados por la Fiscalía general del estado, incluyen emitir estados financieros falsos, falsificar registros comerciales y conspiración.



Foto: EFE

# HABLA EL CORAZÓN DE CEROCAHUI A DOS AÑOS DE LOS HOMICIDIOS DE LOS SACERDOTES JESUITAS: *PROCESO*

mágenes de la majestuosa Sierra Tarahumara, con sus sinuosos caminos y sus comunidades ocultas, acompañan las voces de una veintena de habitantes de Cerocahui que convivieron de manera muy cercana con los sacerdotes jesuitas Javier Campos, conocido como Padre Gallo, y Joaquín Mora, llamado Morita, asesinados hace dos años al pie del altar del templo de San Francisco Javier, y que aún sufren su ausencia. Son voces plasmadas en el cortometraje Yawimé. Las huellas de Javier y Joaquín.

"Antes de que los mataran, soñaba que balaceaban a el Gallo, corría a contarle al padre y le decía: 'Nos va a ganar el Diablo, nos va a ganar el Chamuco', lo soñé por tres años", cuenta Margarita en el documental, dirigido por el joven cineasta Sergio Ruiz Velasco de Alba.

"Dieron su vida por todos nosotros", acota Lorenzo, uno más de los habitantes de la parroquia de Cerocahui, quienes compartieron sus historias ante la cámara de Ruiz Velasco.

Producido por Ruiz Velasco y los sacerdotes Esteban Cornejo y Aldo Hernández, auspiciado por las fundaciones Loyola y Sertull, el cortometraje da voz a feligreses, sacerdotes y religiosas que convivieron con Campos y Mora para conmemorar los dos años de la tragedia que enlutó la Tarahumara y a la Compañía de Jesús.

El filme recaba anécdotas de la solidaridad de los sacerdotes sacrificados con el pueblo rarámuri, con los pobres, los enfermos y necesitados: el respeto a la cultura y las costumbres indígenas, así como la alegría con que ejercían su ministerio.

Hace dos años el mundo se conmocionó con la noticia del asesinato de los sacerdotes, al tratar de defender al guía de turistas Pedro Palma, quien buscó refugio en el templo al ser perseguido por José Portillo Gil, el Chueco, perteneciente al cártel de Los Salazar, jefe de plaza de la región.

El agravio no sólo quedó en el asesinato de las tres personas, sino que el agresor, el Chueco, y miembros de su banda se llevaron los cuerpos, pese a los ruegos de otro de los jesuitas que atestiguó el triple crimen, Jesús Reyes; 48 horas después los cuerpos fueron hallados en la sierra.

Previo a los homicidios, la organización del Chueco asesinó a Paul Berrelleza y quemó su casa. El jefe criminal cargó su furia contra el joven, jugador de un equipo de beisbol que financiaba el propio Chueco, y que perdió un partido. En marzo de 2023 el cuerpo del cabecilla fue encontrado sin vida en Choix, Sinaloa.

Algunos otros integrantes de la banda de Portillo Gil han sido detenidos, el último de ellos fue arrestado el 14 de junio último, Carlos "N", en la ciudad de Chihuahua.

La tragedia derivó en serios cuestionamientos por parte de la Compañía de Jesús a la política de seguridad emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de "abrazos y no balazos", que en los hechos continuó la estrategia de militarización de sus antecesores, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

La crítica de la Compañía de Jesús fue acompañada de una serie de foros, Diálogos por la Paz, a los que se sumó la Conferencia del Episcopado Mexicano, la sociedad civil y la academia. Se trató de conversatorios de los que surgió un documento que fue firmado por las entonces candidatas presidenciales, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, y el aspirante Jorge Álvarez Máynez.

A dos años de los homicidios, para Ruiz Velasco este documental también es un tributo a los sacerdotes, dice en entrevista el cineasta egresado de la Universidad de Guadalajara del Departamento de Imagen y Sonido (DIS), quien además ha dirigido Hijos del Mar (2020) Los anhelos todavía (2022) y Umbrales del Exilio (2022), y que también forma parte de la comunidad jesuita. En febrero de este año fue invitado por el párroco Esteban Cornejo a realizar el filme.

Acompañado en todo momento por los sacerdotes jesuitas y de la religiosa Silvina Salmerón, Velasco de Alba recorrió durante diez días el territorio que comprende la parroquia de Cerocahui. Cuenta el cineasta:

Hay un dolor muy fuerte aún, sigue habiendo un poco de temor en la sierra, en



Foto: Cuartoscuro

algunos trayectos acompañó la Guardia Nacional por las medidas cautelares que tiene la comunidad jesuita en Cerocahui, pero hay zonas en las que la Guardia no entra, por los roces de los grupos de allá.

El miedo que prevalece en la región tarahumara, habitada por unos 120 mil habitantes, de los cuales poco más de un millar viven en el municipio de Cerocahui, no sólo radica en que "el lugar que tenía el Chueco ya lo ocupó alguien más, sigue habiendo gente armada en los caminos más solos", apunta el entrevistado.

Ruiz Velasco expone que, pese a que en las entrevistas que realizó lo acompañaron los sacerdotes jesuitas Esteban, Aldo o Jesús o la religiosa Silvana Salmerón, los participantes del documental eran cautos para hablar de algunos temas, como el proceso de investigación de los homicidios.

"Había presión de las autoridades, la gente contaba, por ejemplo, cómo fue la búsqueda del Chueco y los cuerpos por parte de las autoridades, la incompetencia de éstas, cómo llegaban a amedrentarlos y amenazarlos para obtener información, cuando no sabían nada. Hay una violencia pasiva, latente que se mantiene en la sierra", explica.

#### TRAS LA VIOLENCIA, LA PAZ

Al visitar las viviendas de los entrevistados o las capillas de las comunidades de Cerocahui, el director advirtió la presencia de Javier y Joaquín en fotografías de todos tamaños, junto a imágenes religiosas o nichos, con veladoras encendidas. En algunas casas donde frecuentaban pernoctar, encontró habitaciones intocadas, o los utensilios de cocina en donde solían servirles alimentos o bebidas, colocadas en lugares especiales, como recuerdos de gran valía.

Para el documentalista, la relativa calma que la presencia de la Guardia Nacional ha traído en Cerocahui, no así en otros municipios de la sierra tarahumara, como resultado de los asesinatos de los sacerdotes jesuitas, podría ser una de las razones por las que los habitantes de esa localidad han "resignificado la muerte de Javier y Joaquín, como santos o mártires, la gente les reza y se encomienda a ellos", manteniéndolos muy presentes.

"Cuántos muertos no hay todos los días en todo el país, y no todas las muertes atraen los reflectores de la manera que en este caso se hizo, porque es un hecho que, tras las muertes, el foco se puso en Cerocahui.

"Ahora la gente ve que los padres dieron su vida por la comunidad, que su muerte hizo que se calmara la violencia, que había escalado de una manera en que no se sabía hacia dónde iba a llegar, la gente ya no salía de sus casas, había muchísimos asesinatos, había muchos desaparecidos, y aunque todavía los hay, ha bajado mucho la violencia", reflexiona Sergio Ruiz Velasco.

Hace dos años la voz del sacerdote jesuita Javier Ávila Aguirre, párroco de Creel, se escuchó fuerte durante la homilía de las exequias de los padres Gallo y Morita.

"Desde este recinto sagrado, espacio de reconciliación, de paz y de esperanza, respetuosamente pedimos, señor presidente de la República, revise su proyecto de seguridad pública, porque no vamos bien y esto es un clamor popular: los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos", expresó Ávila aquel 25 de junio de 2022, conocido en la sierra como Padre Pato.

Esas palabras no fueron bien recibidas por el presidente López Obrador, ubicándolo como "conservador" y cercano al PAN

A dos años de los homicidios que tocaron "la conciencia nacional y se hizo patente una realidad con frecuencia negada, de aquí no pasa nada, estamos muy bien", el sacerdote dice en entrevista que "la situación no ha cambiado mucho, la injusticia, la marginación, los desplazamientos, la deforestación criminal, los grupos armados, etcétera, todo eso todavía sigue".

Texto completo en: https://www.proceso.com.mx/nacional/2024/6/20/habla-el-corazon-de-ceroca-hui-dos-anos-de-los-homicidios-de-los-sacerdotes-jesuitas-video-331364.html



Foto: Cuartoscuro



Foto: Cuartoscuro

## **SÓLO PARA CONOCEDORES**

# **EL JUEGO DEL HOMBRE**

Para el deleite de todos lo

que queremos y amamos el

balompié la Eurocopa 2024

que se está llevado a cabo

en Alemania del 14 de junio

al 14 de Julio ha sido, hasta

el momento, un verdadero

banquete de futbol

Por Eduardo Brizio Carter

√a lo dijo el filósofo del futbol Jorge Valdano "La Euro es el Mundial sin pobres". Y es que, la verdad sea dicha, solamente faltarían Brasil y Argentina para que pudiera considerase como una Copa del Mundo

Para el deleite de todos lo que queremos y amamos el balompié la Eurocopa 2024 que se está llevado a cabo en Alemania del 14 de junio al 14 de Julio ha sido, hasta el momento, un verdadero banquete de futbol.

Son 24 selecciones las convidadas al convivio, divididos en seis grupos de cuatro equipos cada uno y se trata de la decimoséptima edición del prestigiado torneo que se empezó a disputar en 1960.

Solamente diez países han conseguido ceñirse la corona, destacando España que lo ha logrado en tres ocasiones, al igual que Alemania. Mientras

que Italia (actual monarca) y Francia han resultado campeones en dos ocasiones.

Aunque en este oficio de ser "columnista" del Diario de los Deportistas he aprendido y con creces, que es mejor ser historiador que profeta, me tomaré, en esta ocasión, la libertad de comentar sobre quiénes son mis favoritos para llegar a la final a disputase en el Estadio Olímpico de Berlín (con capacidad para 70 mil espectadores) el domingo 14 de julio a las 13 horas (tiempo del centro de México).

Hay quienes marcan como favorito a Inglaterra, comandados por su goleador Harry Kane, quienes en la edición pasada se quedaron en la orilla al caer frente a Italia, por la vía de los fatídicos disparos desde los once metros para definir un ganador. Puede ser, solamente existe un pequeño y estadístico detalle, el equipo de la rosa nunca ha sido capaz de ganar la Euro.

La escuadra "azurra", actuales monarcas del certamen no pueden ser descartados, sobre todo si tomamos en cuenta que están heridos y vienen por la revancha luego de no haber logrado clasificarse para jugar las dos últimas Copas del Mundo.

España es una de las potencias balompédicas candidatas al título. Pedri, Rodri y el chamaco sensación Lamine Yamal, pueden marcar la diferencia. Los lusitanos el tener entre sus filas a CR7 y con la llegada de Roberto Martínez al banquillo pueden convertirse en "el caballo negro".

Bélgica, con futbolistas de la talla y calidad de; Thiabaut Courtois bajo los palos, Romelu Lukaku y un Kevin de Bruyne echándose el equipo al hombro, podrían dejar de ser "el ya merito".

Francia, con una pléyade de estrellas encabezados por: Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Oliver Girou, Anoine Griezmann, son consideraros, por muchos, seguros ganadores de la Euro.

No faltan los que apuestan por Alemania, que,

en su calidad de local, luce como el favorito para levantar por cuarta vez, la copa. Pero ¿Saben ustedes hace cuanto que el equipo anfitrión no se corona? Desde 1984, Francia derrotando a España.

Lamine Yamal, quien juega para el Barcelona, se ha convertido en el futbolista más joven, 16 años11 meses, en toda la historia de la competen-

cia, siendo el único menor de edad que participa en el certamen, defendiendo la casaca de la furia roja, serios candidatos a ceñirse la corona.

Y el jugador más veterano, no solamente de esta edición; sino, de toda la historia de la Euro es nada más ni nada menos que "el carnicero de Lisboa" quien se desempeña en la defensa central, actualmente (a sus 41 años de edad) es el capitán del Oporto y en su momento fue un baluarte de la zaga merengue. Ya lo adivinó usted, me estoy refiriendo al lusitano Pepe.

Cristiano Ronaldo es el único futbolista que ha jugado ya en seis Euros y ha marcado en cinco ediciones diferentes siendo el máximo artillero en la historia de la competición, habiendo anotado 14 goles, en 25 partidos.

Y ahora que empezó la Copa América, los invito a disfrutar, estimados lectores de El Independiente de ... el juego del hombre.



**Foto: EFE** 



El rey Felipe VI (d) visita el vestuario de la selección española de fútbol tras el encuentro de la fase de grupos de la Eurocopa 2024 que los combinados nacionales de España e Italia disputaron ayer jueves. (Foto EFE)

# **ESPAÑA AMARRÓ SU BOLETO** A OCTAVOS DE FINAL

Por Redacción / El Independiente

#### SPAÑA 1-0 ITALIA

La selección de España se ■impuso por la mínima diferencia a su similar de Italia en duelo correspondiente a la segunda jornada de la Eurocopa Alemania 2024, disputado en la VELTINS Arena.

El único tanto del partido cayó al minuto 55 de la parte complementaria cuando Nico Williams mete un centro "venenoso" al área italiana, Álvaro Morata alcanza a peinar el balón con la cabeza, el guardameta Gianluigi Donnarumma rechaza el esférico y este hace contacto con el defensa Riccardo Calafiori para decretar el 1-0, marcador que a la postre sería definitivo en el encuentro.

Con este resultado España se coloca en la cima del Grupo B con paso perfecto que se refleja en 6 puntos, lo que le vale a la "Furia Roja" haber asegurado su pase a Octavos de Final, por su parte los campeones defensores del certamen son segundos del sector con 3 unidades.

#### **DINAMARCA 1-1 INGLATERRA**

La selección de Inglaterra vivió un aguerrido encuentro frente a su similar de Dinamarca en el que los británicos tuvieron que conformarse con un empate en duelo celebrado en el Deutsche Bank Park de Frankfurt dentro de la Eurocopa 2024.

Los ingleses se fueron al frente al minuto 18 cuando Harry Kane aprovechó un balón que le quedó a modo dentro del área para marcar el 1-0. La reacción vikinga llegó al 34 de acción cuando Morten Hjulmand aprovecha un buen pase de Victor Kristiansen y con un potente disparo desde fuera del área firmaba el 1-1 que a la postre fue definitivo. Con este resultado Inglaterra es líder del Grupo C con 4 puntos, por su parte Dinamarca comparte el subliderato con Eslovenia, ambas escuadras con 2 puntos.

#### **OTRO RESULTADO JORNADA 2 EUROCOPA ALEMANIA 2024:**

JUEVES 20 DE JUNIO Eslovenia 1-1 Serbia.

# ARRANCÓ LA COPA AMÉRICA

**RGENTINA 2-0 CANADÁ** La selección de Argentina se imouso a su similar de Canadá en el partido inaugural de la Copa América Estados Unidos 2024, celebrado en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia.

Tras un primer tiempo cerrado el actual Campeón del torneo logró ponerse arriba en el marcador al minuto 49 del complemento cuando Julián Álvarez aprovechó una buena jugada de Alexis Mac Allister para firmar el 1-0.

La albiceleste selló la victoria al 88 cuando Lionel Messi filtra un pase preciso a Lautaro Martínez quien manda el balón al fondo de la red decretando así el 2-0 definitivo en

Con este resultado Argentina es líder del Grupo A con 3 puntos, mientras que Canadá se queda en el fondo del sector sin unidades.

#### Por Redacción / El Independiente PRÓXIMOS PARTIDOS JORNADA 1 COPA **AMÉRICA ESTADOS UNIDOS 2024:**

VIERNES 21 DE JUNIO: Perú VS Chile SÁBADO 22 DE JUNIO: Ecuador VS Venezuela y México VS Jamaica.

DOMINGO 23 DE JUNIO: Estados Unidos VS Bolivia y Uruguay VS Panamá

LUNES 24 DE JUNIO: Colombia VS Paraguay y Brasil VS Costa Rica.



Foto: Freepik



Foto: X / @CopaAmerica

Ahora que empezó la Copa América, los invito a disfrutar

de... el juego del hombre Por Eduardo Brizio Carter /

Sólo para conocedores ► 23

# LA JOROBA: UNA COLUMNA DE VÉRTEBRAS PUNZANTES



Por Addis Tuñón\*

 Hola a mis luminosos reflectores (reflexivos lectores)!, este viernes les deseo solo alegrías y planes emocionantes. Su Joroba tiene una certeza, Juanga NO Vive. Y no lo digo por el acta de defunción apostillada sino porque les juro, sentí su fantasmagórica presencia en la que fuera su habitación privada en la Consentida.

Ya sé que van a decir "esta Jorobita que se anda fumando" pero por estos bellos ojazos que se han de comer los gusanos con todo y pestañas postizas, les juro que sentí la presencia del divo.

¡Bueno, si mi Lucía Méndez se animó a decir en un reality que Juanga le llamó! Si el Joaquín ese, hasta pide dinero para "curar" los achaques del cantautor quesque tiene escondido, pues mi aseveración no parece tan disparatada ¿o sí?

Les cuento, estaba yo de fisgona en la casa de Juanga en Acapulco, cuando pasó lo que pasó. La Consentida es una casa de 6 pisos, 4 de ellos terminados y dos de ellos amuebla-

**Foto: Archivo Cuartoscuro** 

Albertin

# EL ESPÍRITU DE JUANGA, SE APARECE EN SU CASA DE ACAPULCO

En entrevista con su hijo

Alberto Jr., me reveló que

la razón por la que no

quieren vender la casa de

la Consentida es porque en

el cuarto que fuera de Juan

al divo. Así como lo leen,

el junior me detalló que al

habitar la casa trataron de

de su papá se hacía ver

dos con enseres y todo lo que originalmente eligió el cantante.

Al subir al segundo piso un árbol genealógico gigante roba la mirada para luego ver una especie de altar donde se ve enmarcada una acta, es el acta de defunción de Juan Gabriel. De ese marco

fúnebre cuelga un rosario y está a la entrada de la suite principal.

Mis luminosos, yo les aseguro que al abrir la puerta, un aire frío, frío me golpeó la cara. Supuse que era el sistema de enfriamiento y hasta lo agradecí. Grabé todo con interés periodístico y salí de ahí.

Unas dos horas después, en entrevista con su hijo Alberto Jr., me reveló que la razón por la que no quieren vender la casa de la Consentida es porque en el cuarto

que fuera de Juan Gabriel han visto manifestarse al divo. Así como lo leen, el junior me detalló que al habitar la casa trataron de dormir en ese cuarto, pero fue imposible, ya que el fantasma de su papá se hacía ver y era justo cuando él y Joan, su hermano menor, habían tenido alguna discusión o habían tomado.

seguimos con más preguntas, pero cuál fue mi sorpresa que, al hablar de la propiedad, Junior me dijo que ese cuarto estaba inexplicablemente frío, y que pese a que tiene de frente

¡¡¡Queeeeé!!!!¿Cómo?

con ojos de detective al cuarto y en efecto no había ni ventilador. ¡¡¡Qué miedo!!! ¡Este mundo del misterio y del más allá cómo me

Mientras les escribo desde la cafetería de Imagen, veo de reojo una mesa muy llamativa, un grupo de unos 6 hombres bien vestidos de traje casual o jeans bien ajustados con saco y botas, o sea todos y cada uno de los comen-

sales parece un valle soñado de testosterona.

cuando zaz, qué me acuerdo! ¡Claro, son los chicos que vienen a conformar el panel de "ENAMORANDONOS"!

¿Será que esta nueva temporada funcione tanto como la anterior? Yo mando un beso al cielo a la productora que logró poner a "ENA-MORANDONOS" en el corazón del público, mi amada Magda Rodríguez.

Mando otro beso al productor que supo de Magda, Hernán Albareque, mi amigo.

Y mando mis mejores deseos a quien encabezará esta nueva etapa. ¡No puedo decir aún quién es, pero le tengo especial cariño y sé que puede con esto!

ya sé quién es la conductora de Enamorándonos, no es ni Ingrid Coronado ni Carmen Muñoz...me gusta la opción, es joven y ha triunfado en una televisora de logo amarillo.

@Addisperiodista X Tunonaddis en instagram



**Foto: Archivo Cuartoscuro** 

Como reportera agradecí la declaración y al sol y no tiene aire acondicionado ahí hay

que estar con cobija.

En efecto, volví intriga de veras! Gabriel han visto manifestarse dormir en ese cuarto, pero fue imposible, ya que el fantasma

¡Estaba morboseando discretamente

detonar los niveles más altos de rating luego

Pues no me les voy, sin antes decirles que

Bueno, pues les mando un gran beso deseando se la pasen bomba, y famosos, jándense derechitos que solo La Joroba les estira los huesitos!



Conduce: Carlos Ramírez.







